#### La petrolera celebró sus 110 años en la Argentina

Shell tiene plan inversor de u\$s 600 millones, que podría crecer con el RIGI y el fin del cepo\_B7Y18



W W W . C R O N I S T A . C O M

#### Negociación

La Bombonera quiere tener el año próximo un Hard Rock Café\_contratapa

# El Cronsta

MIÉRCOLES

11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.712 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.716.333 ♥ -1,28% — Dow Jones 40.736 ♥ -0,23% — Dólar BNA 978 0,10% — Euro 1,10 0,01% — Real 5,66 0,10% — Riesgo país 1445 0,21%



MILEI RECIBIÓ A DIPUTADOS EN LA CASA ROSADA

BUENOS AIRES . ARGENTINA

## El Gobierno logró dividir a la UCR y refuerza su posición para sostener el veto a la ley jubilatoria

Hay molestia en el resto del bloque. Los demás legisladores aliados insisten en que los haberes mantienen una pérdida contra la inflación

La reunión que Javier Milei tuvo ayer en la Casa Rosada con un grupo de diputados de la UCR terminó de dinamitar la posibilidad de la oposición de rechazar el veto presidencial a la movilidad jubilatoria. En rol político, el jefe de Estado, junto a su hermana Karina Milei, logró quebrar la unidad radical para defender su decisión. Se planteó por otra parte un desafío aún más grande: lograr la mayor cantidad de votos posible a favor del veto para debilitar y dividir a la oposición, incluso los dialoguistas. Según transmitieron los diputados a sus allegados, el Presidente les dijo que entiende la situación de los jubilados pero que no tiene de dónde sacar la plata para pagarles. Además de comprensión, les pidió a todos que el domingo estén en el Congreso cuando vaya a presentar el Presupuesto 2025. \_\_\_P. 4 y 5

y la baja de la inflación, cueste lo que cueste

ZOOM EDITORIAL

El superávit fiscal

Horacio Riggi Subdirector periodístico \_p. 2\_

**OPINION** 

Milei y Cristina Kirchner en el espejo

Facundo Nejamkis Director de Opina Argentina p. 3\_\_

WALL STREET BUSCA ANTICIPARSE A LA FED

## Con más ventas por el blanqueo y el pago de impuestos, el dólar CCL volvió al nivel de enero

La expectativa del mercado estará hoy en la inflación de agosto, que sigue en torno a 4%

\$ 1250. Eran días en los que Javier Milei se encontraba por primera vez con Kristalina Georgieva en Davos. La brecha cambiaria estaba en 43% y la inflación esperada para el año superaba 220%. Ayer el CCL cerró a los mismos valores, con la expectativa de un dólar cal-

El 17 de enero, el "contado con mo en septiembre por la venta liqui" se operaba en torno a los de divisas que generan el blanqueo y el pago adelantado de Bienes Personales. La caída de dólar estimula las inversiones en pesos, que de todos modos están atadas al devenir del IPC. Hoy el Indec difundirá los datos de agosto, que más allá de los deseos oficiales, todavía siguen cercanos a 4%. \_\_\_\_ P.14



EL GRADO DE AVANCE ES MENOR A UN TERCIO

## Represas de Santa Cruz siguen frenadas y hay desembolsos de u\$s 750 millones en espera

La construcción de las dos represas de la provincia de Santa Cruz, en las que China ya aportó financiamiento por u\$s 1900 millones, lleva nueve meses de parálisis. Su reactivación permitiría sumar desembolsos por otros u\$s 750 millones, en un contexto donde el Banco Central se encuentra ávido de sumar divisas. El Gobierno ya le propuso a los contratistas adecuar las condiciones, pero la firma de la adenda correspondiente sigue en danza. \_\_\_\_ P. 8

Con un ojo puesto en el Congreso, el mercado tomó ganancias y los ADR cayeron hasta 4,7%\_P.15

#### > EL TUIT DEL DÍA



"Gabriel Rubinstein, qué raro que ahora salgas a decir que no tuviste nada que ver con la gestión, cuando en su momento te quedabas callado.

Tuvimos muchas reuniones de trabajo de las que participaste"

Eduardo Setti

#### EL NÚMERO DE HOY

Exsecretario de Finanzas

30

mil millones de dólares es el monto que espera el Gobierno que lleguen al sector energético mediante el RIGI

#### > ZOOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

En el mercado están divididos entre los que piensan que el Presupuesto será una hoja de ruta y los que creen que se cumplirá sin importar el costo

## El superávit fiscal y la baja de la inflación, cueste lo que cueste

os recortes de personal en la administración pública y el achique del Estado en general están atados con el mismo hilo conductor y forman parte del discurso del Gobierno libertario desde el primer día que puso un pie en la Casa Rosada.

Con el mismo énfasis casi bilardiano de "lo importante es el resultado", en el camino no sólo queda el déficit público, sino varios miles de empleos. Pero en esta primera etapa, según el Gobierno, el esfuerzo es mayor porque el ajuste que conlleva poner precios y valores en orden también provoca estanflación, es decir, inflación con recesión. Y la recesión también provoco ajuste privado y, por ende, menos empleo en las empresas.

Hasta aquí todo esperable, según el Gobierno.
Por eso, en el Ejecutivo aseguran que la
paciencia de la gente es mayor, porque el
presidente Javier Milei no mintió y ganó las
elecciones diciendo que iba a realizar un gran
ajuste. En definitiva, nadie puede estar
sorprendido, aseguran en la Casa Rosada.

Ahora, la expectativa está puesta en el Congreso. Primero en cómo sigue la historia con las jubilaciones. Si el Gobierno logra su cometido, la ley vetada será un éxito político. Pero la otra expectativa es el Presupuesto. Y justo el Congreso volverá a ser protagonista, porque Milei asistirá el próximo domingo al recinto para encabezar la presentación del Presupuesto 2025, el primero bajo la administración libertaria.

Según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa diaria, la presentación será a las 21 y se espera que el mandatario brinde detalles de la previsión para 2025 en la que implementará una regla fiscal, diseñada para que el superávit primario sea suficiente para cubrir los intereses de la deuda.

En los últimos discursos, Milei reveló que trabaja en el rediseño del Presupuesto 2025 bajo la premisa de déficit cero.

"Se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos, y de ahí deriva el resultado primario, tiene la carga de los intereses, sale el resultado financiero y de ahí sale el financiamiento. Pero no vamos a usar esa metodología", había aclarado semanas atrás en el Council de las Américas, según publicó la agencia NA.

En el mercado están divididos entre los que piensan que el Presupuesto será una hoja de ruta, una suerte de guía y los que están convencidos de que la administración Milei hará cumplir el Presupuesto.

"Acá hay que tener claro que la baja de la inflación y el superávit son dos temas prioritarios", asegura el Gobierno.

Pero los económicos no son los únicos temas de agenda que tiene el Gobierno y a los que le da carácter de prioridad. Una guerra palmo a palmo con ciertos sindicatos y también con parte de la oposición, si bien no figuran en el Presupuesto, serán parte del día a día de 2025.

#### ▶ LA FOTO DEL DÍA

#### Se extiende el fuego en California

La temporada de incendios de California tiene ya su mayor amenaza. El denominado incendio "Line" avanzaba ayer fuera de control por el condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, y provocó que las autoridades ordenaran movilizar a la Guardia Nacional y emitieran una orden de evacuación para miles de personas de la ciudad de Highland. Los bomberos solo han podido contener un 3% del fuego que se reportó el 5 de septiembre, cuyo tamaño se triplicó el fin de semana por la ola de calor que se vive en el sur de California desde el pasado jueves. Otro foco comenzó el lunes por la noche por el cortocircuito accidental en equipos pesados en el condado de Orange\_\_\_









La frase del día

Daniel González

Secretario de Energia y Mineria

"En el verano habrá dificultades en materia energética; será un verano complicado. Tenemos restricciones del sector eléctrico en especial en transmisión. Se conformó un comité que está trabajando en medidas de mitigación, pero las soluciones deben ser del mercado. Las soluciones de fondo van a tomar tiempo. El punto de arranque del año próximo es mucho mejor"\_\_\_

OPINION

**Facundo Nejamkis** Director de Opina Argentina



## Milei y Cristina Kirchner en el espejo

n los últimos días asistimos a un duelo entre Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei de esos que animan a alquilar balcones. El disparador fue que la histórica líder del peronismo emitió un documento en el que señala a la falta de dólares como el principal problema de la economía argentina. En el mismo, además realiza lo más cercano a un ejercicio de autocrítica teniendo en cuenta lo que dice del movimiento peronista (incluyendo no solo al partido sino también sindicatos y movimientos sociales) y el rol preponderante que ella tuvo en los últimos veinte años de historia del partido. A buen entendedor, pocas palabras.

El Presidente tomó el guante, y le respondió como suele responder. La responsabilizó de la situación actual del país, entre otras cosas, y le dedicó luego una conferencia publica en la que describió los errores que ella cometió en el pasado y las virtudes del futuro, que ya vendrán. Al fin de cuentas, cómo no entender a Milei como un producto de un pasado que decepcionó a una parte considerable de la sociedad argentina, y cómo no entender que parte de su fórmula se basa en que esa misma parte de la población haya reseteado sus expectativas sobre el futuro.

Todos perciben cierta comodidad de ambos contrincantes en esa pelea, que además parece estar delimitada a la cuestión económica y no mucho mas allá. Casi como si se hubieran establecido reglas de juego. Tendemos a pensar, y sobre todo a creer, que dos políticos del volumen de los que hablamos no coordinan sus enfrentamientos públicos. Ahora, eso no significa que ambos no puedan sentir cierta comodidad en la pelea e incluso que, extrañamente, ambos terminen ganando, al menos en



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

el corto plazo. Pero como nosotros en esta columna no solemos detenernos en peleas, tratamos de analizar la política, en este caso nos importa qué hay detrás y qué subyace a este conflicto.

A primera vista la sociedad argentina esta partida en mitades exactas como se cortaban las manzanas en un viejo programa de los domingos en la noche. Con Milei como centro de gravedad, ordenando las preferencias en torno a su figura, el ultimo informe de Opina Argentina señala que el 50% de los encuestados afirma tener una opinión favorable del Presidente mientras el 50% restante tiene una opinión negativa sobre su imagen. Ahora, ¿qué sucede al interior de la base social que sostiene la imagen positiva del actual Presidente? Uno podría señalar que sus votos tienen principalmente dos características. Los que primero lo descubrieron fueron jóvenes, principalmente varones, y son hoy los principales El 50% de los encuestados afirma tener una opinión favorable del Presidente mientras el 50% restante tiene una opinión negativa sobre su imagen, según Opina Argentina

sostenes de su gobierno y sus políticas. Estos son sus votantes duros. Un segundo grupo lo componen sus votantes de segunda vuelta. La mayoría de ellos, votantes de Juntos por el Cambio en primera vuelta. Allí domina más la heterogeneidad, aparecen las mujeres en mayor proporción y franjas etarias mas altas. Estos son sus votantes blandos.

Cuando nos adentramos en la agenda del Gobierno vemos que ciertos temas mantienen amalgamada a su base electoral mientras en otros tiende a mostrar fisuras. En el primer bloque podemos ubicar cen-

tralmente a las cuestiones en torno a bajar el gasto público para reducir la inflación y las cuestiones en relación a la seguridad, con especial énfasis en la resolución de la libre circulación por avenidas y calles sin que manifestantes puedan bloquearlas. En el segundo bloque se dibujan dos fisuras. La primera de índole social, donde podemos indicar el veto a la ley sobre jubilados (65% de rechazo) y la forma de abordar la cuestión de la educación universitaria (62% de rechazo). La segunda podríamos denominarla institucional o republicana, y allí podemos encontrar el enfrentamiento con periodistas y medios de comunicación o la reglamentación de la ley de acceso a la información para tomar dos simples ejemplos. Los votantes duros del Gobierno son más sensibles a la agenda económica y "anti casta política"; los blandos siguen con atención las cuestiones institucionales.

Resumiendo, cuando el

Presidente Milei se enfrenta a la casta política y combate la inflación y la inseguridad consolida su base electoral. Cuando en su agenda aparecen decisiones que son cuestionadas por poco democráticas o poco republicanas, su base electoral se fisura. Y aquí aparece el ingrediente secreto de la receta. Cuando esa fisura empieza a tomar formas mas definidas, la aparición de Cristina Fernández de Kirchner funciona como un pegamento instantáneo. El exvotante de JxC, definido principalmente por su antikirchnerismo tiende a agruparse nuevamente en torno al Presidente olvidando los aspectos que rechaza de su gestión. Es lógico preguntarse hasta cuándo durará este efecto.

En el otro lado de la grieta (o en la otra mitad de la manzana) lo único claro es el rechazo a Milei. Los liderazgos están en discusión, nadie sabe ni tiene claro cual es su valor ante una parte de la sociedad que, independientemente de su rechazo al Gobierno, también se sintió decepcionada por el último gobierno que presidió Alberto Fernández. Todavía menos claridad hay respecto a cual sería el proyecto alternativo para ofrecerle a la sociedad. En ese marco, CFK corre con la ventaja de su conocimiento y su potencia comunicacional en relación al resto de sus competidores. Aunque probablemente le cueste aun más representar al universo opositor que lo que le costó en 2019, así y todo en su enfrentamiento con Milei se erige en la principal figura del universo opositor y sus 35 puntos de imagen positiva así lo confirman. ¿Esto significa que este pensando en competir en 2025 o en 2027? No necesariamente, pero sí que quiere estar sentada en la mesa de negociación de una potencial coalición opositora. Cabe preguntarse si su presencia no puede terminar siendo un obstáculo para esa conformación.

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA COM Editora General Web: Florencia Pulla, Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

## 4 Valor agregado

EL CONGRESO DEFINE EL FUTURO DE LAS JUBILACIONES

## Sesión caliente

## Milei quebró a la UCR y sumó votos clave para sostener el veto a ley de movilidad previsional

El Presidente y su hermana encabezaron una reunión ayer en Casa Rosada con un grupo de legisladores que comprometieron su apoyo a la anulación de la ley. Dura reacción del bloque

\_\_\_ Analía Argento

\_\_\_ aargento@cronista.com

La reunión que tuvo Javier Milei en la mañana del martes en Casa Rosada con un grupo de diputados de la UCR terminó de dinamitar la posibilidad de la oposición de rechazar el veto presidencial a la movilidad jubilatoria. En rol político, el jefe de Estado, junto a su hermana Karina Milei, logró quebrar la unidad radical para defender su decisión. Se planteó por otra parte un desafío aún más grande: lograr la mayor cantidad de votos posible a favor del veto para debilitar y dividir a la oposición, incluso los dialoguistas.

Según transmitieron los diputados a sus allegados, el Presidente les dijo que entiende la situación de los jubilados pero que no tiene de dónde sacar la plata para pagarles. Además de comprensión, les pidió a todos que el domingo estén en el Congreso cuando vaya a presentar el Presupuesto 2025.

Sin los votos de los diputados que visitaron a Milei la oposición no podrá reunir los dos tercios necesarios ni para votar contra el veto sin dictamen de comisión ni para insistir con la ley. Sólo podrían emplazar a las comisiones a discutir rápidamente la cuestión.

En esta jugada Milei contó con los buenos oficios de su único ministro radical, el excandidato a vicepresidente Luis Petri, y según fuentes parlamentarias también de al menos un gobernador con el que se viene conversando desde hace más de una semana.

La reunión, de la que también participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue convocada en vísperas de una sesión que preocupa al Gobierno nacional y que estratégicamente fue pedida por dialoguistas como Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, las principales figuras del radicalismo desde Rodrigo de Loredo a Martín Tetaz, Julio Cobos y Fernando Carabajal, entre otros. También Juan Manuel López de la Coalición Cívica pero no por Unión por la Patria.

La presencia de los radicales en Gobierno enojó a parte del bloque que conduce Rodrigo de Loredo y que en la tardecita de ayer se reunión para analizar la postura con la que irán a la sesión de hoy. Unos pedían insistir con la ley de movilidad jubilatoria tal como fue sancionada en el Congreso -una ley presentada por el radicalismomientras otros empezaron a dudar y solicitaron insistir sólo con algunos artículos como la recomposición de los haberes que perdieron un 8% contra la inflación de enero.

Irónicamente a los diputados que se desmarcaron ya los llaman "radicales mileístas línea fundadora". En la lista están Luis Picat (Córdoba); Federico Milei contó con los buenos oficios de su único ministro radical, Petri, y de al menos un gobernador

En las redes sociales, Manes interpeló a quienes se dieron vuelta en el bloque: "¿qué cambió de junio a hoy?" Tournier (Corrientes); Pablo Cervi (Neuquén); Mariano Campero (Tucumán) y Martín Arjol (Misiones).

Aunque es de Encuentro Liberal el diputado Tournier responde al gobernador correntino Gustavo Valdés, como también el misionero, Campero y algún legislador más que no estuvo en el convite.

Los más molestos empezaron a hacer circular el discurso con el que el tucumano fundamentó su voto a favor de la recomposición de los jubilados en junio de este año. "La motosierra tiene que ir a la casta, a los que se benefician del Estado argentino, a los que cobran sobresueldos y no a nuestros jubilados", expresó Campero. Este martes por la mañana compartió un video en el que



Algunos gremios, como UOM y ATE, marcharán junto a los jubilados



"El kirchnerismo, incluso con algunos bloques dialoguistas, tiene un objetivo escondido que es el de golpear el plan económico moviendo uno o dos puntos del PBI", advirtió el tucumano que acusó a la oposición de utilizar "cuestiones muy nobles como jubilaciones o universidades" para obligar al Gobierno a tomar deuda o emitir.

Facundo Manes, claramente en la vereda del grupo de radicales más alejados de Casa Rosada, respondió vía X a sus pares del centenario partido. Bajo el título "Los jubilados no son la casta" reprochó el ajuste fiscal del Gobierno y al propio Presidente. Y continuó: "Es triste que opositores quieran usar a los jubilados como moneda de cambio de una negociación política. Basta de querer sacar ventaja a costa del sufrimiento de la gente". Y los desafió a que expliquen "¿qué cambió de junio a hoy?".\_\_\_



## Controversia por bonos y subas: prevén que seguirá la pérdida real de haberes

#### \_\_\_ Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

La controversia por el ajuste jubilatorio trajo aparejado el debate sobre qué pasó con los ingresos reales de los jubilados. Mientras que el Gobierno de Javier Milei sostiene que mejoraron un 5% en lo que va del año, los economistas señalan que todo depende del período de comparación, aunque si se comparan los ingresos contra 2016 o 2017 según los ejercicios que definieron los privados, el resultado es inequívoco: las jubilaciones perdieron contra la inflación.

"Desde que asumió Milei, las jubilaciones subieron 5% en términos reales, es decir ganándole a la inflación", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo. El extitular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, lo contradijo y aseguró que si se toma diciembre de 2023 como base, el haber móvil creció cerca 10% real, mientras que el bono cayó 37%. De esa forma, "la jubilación mínima cayó aproximadamente 6%", indicó extitular del Palacio de Hacienda en la primera parte del gobierno del Frente de Todos.

Otro cálculo señala que con base en noviembre de 2023 y agosto 2024, "los haberes jubilatorios han subido en términos reales un 6%", aseguró el titular del Iaraf, Nadin Argañaraz. "El ingreso de los jubilados que cobran bono ha tenido una merma real en igual comparación, dado el mantenimiento del valor del bono en \$ 70.000", agregó.

Argañaraz separa jubilados con bono y sin él. Un pensionado que cobra la mínima y bono, perdió en 9 meses el equivalente al 66% de su ingreso de noviembre de 2023. "Si se quisiera compensar lo perdido en estos meses, se le debería otorgar una suma de \$198.804", enfatizó.

En el caso de un jubilado que no cobra bono, "la pérdida acumulada en los últimos 9 meses, en relación al haber de noviembre de 2023, fue equivalente al 60%. Si se toma como ejemplo al caso de una persona que tiene un haber equivalente a 3 haberes mínimos, para compensar la pérdida se requeriría otorgarle \$391.430", agregó el economista de Iaraf.

Sobre qué pasará con las jubilaciones, un informe de FIEL anticipa que sin cambios en el esquema, no habrá una mejora real. "La regla actual es que se ajustan mensualmente con el Fuera del debate por el corto plazo, las jubilaciones perdieron poder adquisitivo en los últimos años

IPC del Total País de INDEC con dos meses de rezago. Con la inflación de mayo de 4.18%, se ajustaron haberes de julio, y con la de junio de 4.56% las de agosto", plantearon los economistas dirigidos por Juan Luis Bour y Daniel Artana.

"En setiembre, el ajuste será nuevamente de poco 4.03% y en octubre probablemente de 4%. O sea que, en un régimen que va al 4% mensual, la máxima mejora real posible se da cuando la inflación se acerca a cero, y en el mejor de los casos se estabiliza en ese nivel. Por lo tanto, no cabe esperar mejoras reales en los haberes a menos que haya cambios de reglas", enfatizó el último análisis de FIEL.

Los economistas agregaron, por otra parte, que "en caso contrario, las pensiones se mantendrán cerca de 40% por debajo del nivel que tenían en 2016, básicamente por los sucesivos cambios de reglas de ajuste y la masificación del sistema sin aportes durante los gobiernos de los Kirchner que terminaron por quebrar -una vez más- el sistema jubilatorio". En ese marco, apuntaron a las moratorias que se aplicaron y que también fueron cuestionadas por el Fondo Monetario Internacional.\_\_\_

## Economía & Política



"Hoy no están los dóláres para pagar de deuda el año próximo. Argentina viene con dificultad de reservas" Martín Redrado Economista

ANTES DE LOS DATOS OFICIALES

## La inflación de agosto se estancó, pero septiembre baja por Impuesto PAIS



El recorte de 10 puntos del tributo impactó en insumos esenciales como los metalúrgicos

El Indec publicará hoy el dato de inflación del mes pasado y todo indica que se ubicará en niveles similares a los previos. Se espera que la rebaja del tributo a las exportaciones tenga efecto positivo

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

El Indec publicará hoy el dato de inflación de agosto. El objetivo del Gobierno, para finalmente liberar el cepo, es que se acomode al ritmo del crawling peg del 2% mensual. Para septiembre, ya registran el impacto de la baja del impuesto PAIS.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que estará cerca del 4% que se registró en julio. Para las consultoras encuestadas en el Relevamiento

de Expectativas del Mercado del Banco Central, fue del 3,9% y la núcleo tocó el 3,5%.

Por otro lado, los relevamientos privados coinciden en que se ubicó entre el 3,8% y el 4.4%, y que uno de los segmentos que ejerció mayor presión fue el transporte, seguido por las tarifas.

Según las consultoras C&T y FMyA la inflación de agosto fue del 3,8%, mientras que para Orlando Ferreres fue 3,9%. Para Eco Goy LCG seubicó en 4%, mientras que Libertad y Progreso conside-

Las consultores coinciden en que se ubicó entre el 3,8% y el 4,4%. El transporte empujó la suba.

Los primero relevamientos de septiembre registran una variación de hasta 3,5% mensual.

ró que tocó el 4,4% y rompió la tendencia bajista.

Para C&T, el rubro de transporte y comunicaciones fue el que más subió ya que registró un alza del 12,9% mensual. Le siguió equipamiento y funcionamiento del hogar con un 6,5%. En el caso de Ferreres, consideraron que la presión la ejercen los precios regulados, que subieron un 9% mensual en su conjunto.

Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggetto, arrojó una suba de los regulados del 5,9% explicada por el aumento de los colectivos principalmente, seguido por la salud, las tarifas y el combustible.

Los alimentos, relevados por LCG, subieron por debajo del nivel general y anotaron un 2,9%, mientras que para Analytica se movieron al ritmo de un 2,8% mensual.

#### CÓMO SIGUE

Si se mantiene en el 4%, sería el cuarto mes en ese rango. Sin embargo, la tendencia a la baja se empieza a estancar. Eco Go advirtió que "comienza a complicarse la desaceleración que venía sosteniéndose desde principios de año", con una núcleo estancada en torno al 4% desde mayo y que en agosto "no parece haber podido romper esta tendencia, incluso aunque la recuperación de la actividad y los salarios todavía son limitadas y la recesión aún contribuye a aplacar las subas de precios."

Para LCG, "el sendero de desaceleración marcado que se dio en el primer semestre empieza a perder fuerza y el umbral de 3%/4% mensual se vuelve difícil de romper, alejándose del objetivo de inflaciones menores al 1% mensual del Gobierno".

Hacia septiembre, los primeros datos revelan que se profundizaría la baja y la expectativa del Gobierno va en ese sentido a raíz del recorte de 10 puntos que tuvo el impuesto PAIS sobre la importación de bienes y los fletes. Esta baja, que llevó al tributo al 7,5%, impactaría primero en la cadena de los bienes al consumidor, pero se esperan las primeras bajas testigo.

Eco Go informó que, en base a la primera semana del mes, proyectan una inflación del 3,5%, impulsada por "la desaceleración en alimentos, la baja del impuesto PAIS, la calma en la brecha y un contexto aún recesivo, que contribuyen a la merma de la inflación".

LCG registró que los alimentos subieron 0,6% en promedio en la semana, 0,7 puntos porcentuales menos que en la última de agosto. Con esta base, la inflación promedio de las últimas 4 semanas desaceleró al 2,3% mientras que la medición punta a punta fue del 2,2% en este rubro, el de mayor peso en el indicador.

Los participantes del REM pronosticaron para septiembre una inflación del 3,5% y una núcleo del 3,2%.\_\_\_

Transporte irá contra Pablo Biró y lo expulsará del directorio de Aerolíneas Argentinas



#### LA EMPRESA INICIARÁ ACCIONES LEGALES

El Secretario de Transporte, Franco Mogetta, confirmó que se iniciarán "acciones legales" para expulsar a Pablo Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas. "Instruimos que se expulse a Pablo Biró como miembro del Directorio de Aerolíneas porque le generó muchas pérdidas económicas a la compañía. Y

vamos a avanzar con acciones por daños y perjuicios".

"No estamos inventando nada que no esté establecido en la ley. Vamos a esperar la decisión de la justicia con respecto a la recuperación de los daños, pero la expulsión de Biró ya está tomada", sostuvo.

POR AÑO, PARA 2025 Y 2026

## Chirillo prevé u\$s 2500 extra en inversiones para energía por el RIGI

El Gobierno destacó cómo el cambio de reglas y el fomento a la inversión privada puede traccionar en una actividad clave de la economía. Defensa del ajuste de tarifas y un pedido por macro sólida

Belén Ehuletche

behuletche@cronista.com

A partir de los incentivos que se le otorgó al sector energético con la implementación del RIGI, el Gobierno estima que las inversiones se consoliden y crezcan por encima de los 12.000 y 14.000 millones de dólares proyectados para 2025 y 2026, respectivamente.

Además de destacar el récord de producción en petróleo y gas que logró la gestión liberal en los primeros 9 meses en el gobierno, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo aseguró que las nuevas reglas "van a hacer que se consoliden las inversiones que actualmente están en desarrollo".

En un evento organizado por Shell para celebrar su 110 aniversario (ver página 18), precisó que en las condiciones actuales para 2025 se espera que ingresen u\$s 12.500 millones y para 2026 u\$s 14.000 millones. "Si le sumas el RIGI, en 2025 van a ser u\$s 2500 millones más y en 2026 otros u\$s 2500 millones", indicó el funcionario.

El secretario justificó las nuevas tarifas para dar cobertura al costo de servicio y los subsidios del Estado "para ayudar a la macroeconomía".

"La gente había dejado de ver el precio real de la energía y las

facturas eran irrisorias" dijo. Además, agregó que "conceptos como autoabastecimiento y soberanía energética han llevado a la ruina en algunos momentos".

Con la mira puesta en atraer inversiones del sector privado para generar un mercado competitivo e inversiones en infraestructura, Chirillo aseguró que "el RIGI es un complemento adicional para el sector energético y es fundamental porque otorga estabilidad, beneficios, seguridad jurídica y lo que busca son proyectos que de otra manera en la Argentina de hoy no se harían porque no se dan estas condiciones".

Sobre el "riesgo argentino del sector energético" afirmó que se reduce con la menor intervención del Estado, cuando los privados pueden "ejercer libremente la exportación", diseñar y buscar la demanda no sólo a nivel local sino en otros países a partir de ductos o embarcaciones. "Se acabaron las autorizaciones", sentenció.

Luego, Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería de la Nación, valoró la "disciplina fiscal" para alcanzar una "macro creíble" y reconoció que gran parte del problema fiscal se asocia a los subsidios a la energía.

Según explicó, para fines del 2024 la tarifa estará cubriendo

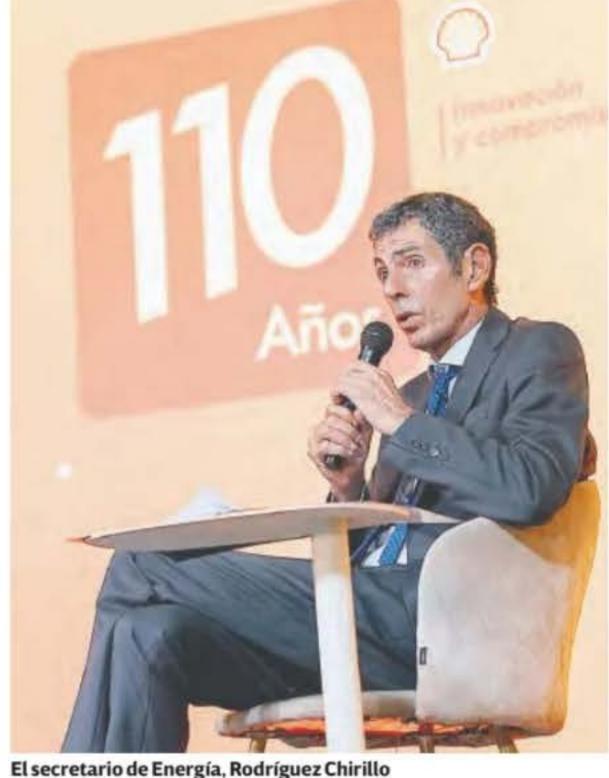

El secretario de Energía, Rodríguez Chirillo

"Vaca Muerta está lista para pasar a fases de desarrollo", señaló el CEO de YPF Horacio Marín

Para fin de año, la tarifa estará cubriendo entre el 85 y 90% del costo energético. A principios de año era el 25%

entre el 85 y 90 por ciento del costo energético mientras que a principio de año sólo representaba el 25%. En este punto, aclaró que este valor se alcanzó con el costo del período estival que es más económico, por eso todavía se presentan como "desafío" los precios más altos y la menor disponibilidad de gas durante el invierno.

De cara a la necesidad de generar divisas, en petróleo y gas el Gobierno espera duplicar el superávit en la balanza comercial, en tanto en minería y litio "son dos realidades distintas", dijo González.

Pese a la retracción que mostraron los precios del "oro blanco" que "ralentiza" el ritmo de las inversiones, el funcionario afirmó que "hay una cantidad enorme" de proyectos en curso. En tanto, el cobre presenta "una oportunidad mucho más grande que el litio: es la Vaca Muerta que veíamos hace 10 años", reflejó, pero sostuvo que todavía hay restricciones de infraestructura.

#### MÁS DIVISAS

En línea, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF repasó las negociaciones que lleva adelante la compañía para potenciar acuerdos comerciales con otros países y apuntó que con la nueva gestión "Vaca Muerta está lista para pasar a fases de desarrollo".

"Estoy convencido que vamos a tener 30 millones de toneladas de GNL, que vamos a pasar el millón de barriles -de petróleo- en la década que viene y que vamos a exportar 30.000 millones en energía partir del 2031", describió y reforzó que "sin RIGI no había GNL".

"Para llegar al pico de producción se necesitan 55 billones de dólares, para eso se debían cumplir varias condiciones"; entre ellas Marín mencionó como "claves" que el proyecto sea rentable a bajo precio, la libre disponibilidad de divisas y, recurrir a organismos internacionales en caso de controversia.\_\_\_

EN CHICAGO

#### La soja tocó mínimos de una semana tras una mejor cosecha

\_\_\_ El Cronista

\_ Buenos Aires

Los futuros de la soja en Chicago cayeron ayer a su nivel más bajo en una semana, con el contrato de referencia retrocediendo a u\$s 9,9575 el bushel, ya que las estimaciones de la cosecha estadounidense, mejores de lo esperado, reforzaron las perspectivas de producción, atenuando la preocupación por el reciente clima seco.

La soja cayó después de que el USDA, en su informe semanal sobre el progreso de los cultivos a última hora del lunes, mantuviera sin cambios su puntuación de buena a excelente para la cosecha de soja estadounidense en el 65%, en contra de las expectativas del mercado de un descenso.

#### EL MAIZ

En cuanto a los futuros del maíz, cayeron en un mercado de rango limitado, mientras que los futuros del trigo subieron, ya que los operadores del mercado cuadraron posiciones antes de las estimaciones mensuales clave de los cultivos que se publicarán el jueves por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés).

Los futuros más activos del maíz de Chicago caían 2,5 centavos a u\$s 4,0475 por bushel, pero se mantuvieron dentro del rango de negociación del lunes, mientras que el trigo subía 6,5 centavos, hasta alcanzar los u\$s 5,75 por bushel.

Otro de los aspectos sobre los que los inversores también tienen puesta la mira es en el dato de inflación de los Estados Unidos, así como en el debate presidencial, donde pretenden tener algún acercamiento respecto de cuáles son los lineamientos de la política económica de los candidatos a la presidencia de ese país.\_\_\_

A 9 MESES

# Las represas de Santa Cruz están frenadas y hay u\$s 750 millones de China en espera



La construcción está en pausa y los privados indican que se pierden u\$s 3,6 millones diarios

Si la obra se continuara, podrían emplearse 2000 trabajadores en la construcción. Las hidroeléctricas podrían aportar el 15% de la energía renovable, en un contexto crítico

\_\_\_\_ Florencia Barragan \_\_\_\_ fbarragan@cronista.com

La construcción de dos represas en la provincia de Santa Cruz lleva 9 meses de parálisis. Con la llegada de la primavera, arrancan los meses más "productivos" para la construcción de estas dos centrales hidroeléctricas, en donde China ya desembolsó casi u\$s 1900 millones en financiamiento.

Si la obra se continuara, China podría desembolsar u\$s 750 millones, en un contexto donde el Banco Central se encuentra ávido de sumar oferta de divisas. Además, la reactivación podría recuperar 2500 puestos de trabajo que fueron despedidos debido a la parálisis.

Según pudo saber este diario de fuentes del sector público y privado, el Poder Ejecutivo tiene la intención de avanzar, al igual que el brazo ejecutor, que en este caso es la compañía estatal Enarsa. También tiene la misma intención la unión de empresas a cargo de la construcción, una UTE conformada por la china Gezhouba junto a dos grupos locales (Eling Energía e Hidrocuyo).

Ocurre que no se ponen de acuerdo en los términos y condiciones de cómo continuar la

Las represas podrían aportar generación eléctrica al sistema para evitar la saturación del verano

construcción de las represas, tras su paralización en 2023. Una vez finalizadas, las represas podrían aumentar en un 15% la producción de energía hidroeléctrica, que es limpia y renovable.

Hoy el principal tema de conversación en el sector energético es cómo será el abastecimiento de energía eléctrica durante este verano y los venideros, que serán más calurosos. Ampliar la generación de energía tendrá un rol fundamental.

Durante su presentación en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue consultado sobre esta paralización. Contestó que "las obras debieron haber estado finalizadas en el último trimestre del año 2021". Actualmente la represa Néstor Kirchner tiene un avance del 19,1%, y la Jorge Cepernic, 45,9%. El avance total, que pondera también la construcción de una línea de alta tensión, es de apenas un tercio de la obra (27,3%).

Según Francos, "el Contratista desmovilizó las obras hacia fines de noviembre de 2023, por las fiestas de fin de año y, pese a las reiteradas órdenes de servicio emitidas para retomar las obras, no lo ha hecho". Ahora que finaliza el invierno, comienzan las temperaturas aptas para que la obra continúe.

Según la postura oficial del Gobierno, ENARSA mantiene conversaciones con la UTE para acordar una adenda al contrato y retomar la plena actividad según el plan de trabajos. En el informe que presentó Francos al Congreso, "ENARSA ha reiterado en numerosas oportunidades al Contratista que retome las obras y ha presentado a la UTE un borrador de Adenda XII que les permita retomar las obras, el cual está en consideración de la Contratista".

El total de la obra ya cuenta con el financiamiento de líneas de crédito de bancos chinos, liderados por el China Development Bank (CBD), con el Estado, por el total de la obra estimado en u\$s 4.750 millones. El repago sería con la misma generación eléctrica de la represa. "Se tiene planeado un séptimo desembolso por la suma de u\$s 750 millones", detalló Francos. De hecho, el Estado ya podría hacer el pedido formal de esos fondos vía Economía.

Hay una adenda sin firmar (la Adenda 12), que es la que plantea un nuevo cronograma de ejecución de obras. Fuentes oficiales aseguraron que "hay voluntad de firmarla", pero el motivo por el cual no se firma es porque "la UTE no avanza". En el sector privado consideran que Enarsa no resolvió "puntos críticos fundamentales para la vida del proyecto": actualización de ítems económicos, técnicos y comerciales. Además, reclaman falta de pago de certificados de obra desde hace un año.

Alertan que se pierden diariamente u\$s 3,6 millones por la ausencia de generación de ambas centrales, lo que representa una pérdida anual de u\$s 1300 millones.\_\_\_

## Insumos para cirugías cardiovasculares

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 046/2024

Imputación prev.: \$69,930.527,19. Apertura: 10/10/2024-10 hs.

Adquirir insumos para cirugias cardiovasculares con destino al Servicio Descartable - Farmacia Central, EXPEDIENTE Nº 2789/24. LUGAR, A REALIZAR LA APERTURA E INFORMES: Division Compras dei Hospital J. M. Cullen Av. Freyle 2150. - (3000) - Santa Fe. En norario de 7,00 a 13,00 - 0342-45/3357 int. 114 ai 176 - flotaciones, hospitalcullen@cantafe.gov.or VALOR DEL PLEGO: \$27,972 - Debera Nachres efectivo mediante itaposito en la Cta. Cta. Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe.S.A. SELLADO FISCALI 82-288.

amala gotra



## Ampliación de Estación Transformadora

PRÓRROGA LIC. PÚBLICA Nº 7060002149

Nunya fecha apertura 08/10/2024 - 10 hs.

OBRA - ATN 2019-16 - AMPLIACIÓN ET 132/33/13,2 KV RINCÓN. Se comunica que la Empresa Provincial de la Energio de Santa Fe no decidido prorrugar la fecha de apertura de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7060802143 OBRA - ATN 2019-16 - AMPLIACIÓN ET 132/33/13,2 KV RINCÓN para el día 08/10/2024 a la hora 10.00. CONSULTAS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA Francisco Miguens 260 - 5º Pisci Tier (0342)

4505855-4505842- www.epe-santafe.gov.ar Email: comprassfe@lepe.santafe.gov.ar

antale gon at



El Juzgado Nacional en lo Comercial No 6 a cargo de la Dra. Marta G. Canilli. Secretaria Nº 12, a cargo de la Dra Maria Milagros Allende, site en Diagonal Roque Saenz Peria 1211, Piso 2n, C.A.B.A., comunica -por un dis- que se ha declarado el cumplimiento del aquerdo prevantivo oportunamente homologado en el expediente 'GRINFIN S.A. S. CONCURSO PREVENTIVO (No 24229/2012), en los términos que prevé el articulo 59 de la ley 24,522 y par tiento, el tramitis del cancarso prevenlivo ha concluido. Buaros Areo, agosto de 2024 - MARIA MILAGROS ALLENDE SECRETARIA



## sumate al consumo eficiente



simulador edenor com

edenoi

ná el boton para ver cómo se compone tu

consojos para ahomar en tu

Disminuí tu consumo y ahorrá en tu factura.

simulador.edenor.com

edenor

THIERRY DECOUD HABÍA ASUMIDO CON LA GESTIÓN LIBERTARIA

## Tras una denuncia por coimas, el Gobierno echó al interventor de YCRT en Santa Cruz

En los últimos días, la empresa estatal que opera en la región patagónica se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón.

El Cronista

**Buenos Aires** 

El Gobierno nacional comunicó ayer el despido del Interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, investigado por presunto pedido de coimas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló en la habitual conferencia de prensa de las mañanas en Casa Rosada que "el Presidente de la Nación tomó la decisión de despedir al interventor".

En la misma línea, aclaró que la decisión responde a la causa por la que se investiga al exfuncionario que había sido designado por el propio libertario en febrero de este año. "Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable", explicó el vocero.

Además, aclaró: "No porque efectivamente sea responsable, sino porque quiere que todo se lleve adelante con total transparencia, así que mientras se aclaren los hechos ha tomado la decisión de despedir".

En los últimos días, YCRT, la empresa estatal argentina que opera en la región patagónica, se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón. La empresa israelí TEGI Limited había propuesto la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un valor cercano a los u\$s 2,1 millones. Sin embargo, la operación se habría detenido tras un supuesto pedido de dinero realizado por intermediarios vinculados a la negociación.

La denuncia la realizó el gobierno de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, a raíz de un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited. En el marco de la investigación, se viralizaron una serie de audios entre los brokers Andrés Gross y Alejandro Salemme, con de Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI Limited.

"Los puse en contacto, dicen que no avanzarán, dos meses después mandan una orden de compra y no me avisan. Ponete en mi lugar, no importa con quién hablé ni cómo y menos



Thierry Decoud fue funcionario del gobierno de Macri y volvió a la función pública con Javier Milei

por teléfono. Si yo no tuviera este poder en este negocio no estaría al tanto de la oferta. No tengo nada que ver con la empresa, soy un facilitador de negocios. Si quieren que suceda, vayamos todos para el mismo lado. Puedo hacer que esto se cierre", se lo escuchó decir a Gross.

Por su parte, Yarke Ariet planteó: "No tengo margen para aportar más contribuciones marginales porque estoy rematando un producto que estoy comprando por obligación, considero que no está en las condiciones óptimas".

"Nosotros no solemos pro-

ceder de esta forma, me llama la atención que una empresa estatal divulgue información a una persona de reventa para que después venga a decirme si no estoy en el negocio esto no se cierra. Pensémoslo, esto no me parece amigable. Pero la decisión la toma el presidente de mi compañía. Tengo capacidad de veto pero no la voy a usar, quiero ver cómo sacamos el negocio adelante", concluyó

#### **GESTION CAMBIEMOS**

Como ingeniero con experiencia en el sector energético, Decoud contabiliza un largo paso por el ámbito público y privado. Pese

a no ser un referente de alto perfil en la gestión de Cambiemos y luego Juntos por el Cambio, lejos estaba de ser un desconocido cuando asumió en la actual gestión de La Libertad Avanza como responsable de la intervención de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), una de las firmas estatales que despertó el debate más duro en la Patagonia en la discusión de las privatizaciones en la Ley Bases.

Ayer, circulaba en las redes una foto en la que se mostraba a Decoud junto al presidente del PRO, el exmandatario Mauricio Macri. No obstante, desde el partido afirmaban que las únicas recomendaciones que se acercaron a la mesa de Milei fueron las de Diógenes de Urquiza, actual subsecretario de Deportes, en reemplazo de Julio Garro, y Cristian Larsen, en Parques Nacionales.

Desde el Gobierno aseguran que fue el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien acercó el nombre de Decoud para asumir en la empresa de carbón.

Durante los últimos diez años, desde 2013, Decoud ocupó cargos en la Ciudad de Buenos Aires como en la gestión de PRO en la Provincia de Buenos Aires. Entre 2017 v 2019 fue secretario de Control Ambiental en el ministerio de la Nación en la gestión Macri. Asimismo, se desempeñó como consultor independiente en el sector energético\_\_\_

#### Tribunal Fiscal de la Nación

#### Edicto

El Tribunal Fiscal de la Nacion, Sala B. Vocalla de la 4º Nominación, a cargo del Dr. Annando Magallón, con sede en Alsina 470, Clodad Autónoma de fluenos Aires, comunica por dos (2) días en autos "REDONDO, WALTER-VICENTES/ Recurso de Apelación", Expte. Nº 37.728-l que se ha dictado la siguiente resolución (o el siguiente auto): "Buenos Aires, 20 de agosto de 2024. Visto: El estado de autos, que a fs. 189 se ordená notificar por edictos a los herederos del recurrente Sr. Walter Vicente Redondo para que comparezcan por si o por representante bajo apercibimiento de continuar la causa en rebeldia, que los edictos han sido debidamente publicados y ha transcurrido el plazo fijado conforme surge de fs. 189/194; SERESUELVI;; t. Declarar la rebeldia de la parte actora. 2. Hacer saber que las notificaciones sucesivas se practicarán por nota en los estrados de este Tribunal. Notifiquese por edictos y por el término de dos (2) días. A tales efectos, remitisse a la Coordinación General para la pertinente publicación. FIRMADO: Dr. Armando Magallen, VOCAL."

Dr. Miguel N. Licht

Presidente Tribural Fiscal de la Nación

Tribunal Fiscal de la Nación





SE TRATA DE IGNACIO LAMOTHE

# Las provincias consensuaron que siga al timón del CFI un peronista

El secretario general fue reelecto por unanimidad al frente del organismo que maneja una caja millonaria. Un total de 22 gobernadores negociaron cargos para la oposición



\_\_ aargento@cronista.com

La rosca entre los 22 gobernadores que forman parte del Consejo Federal de Inversiones (CFI) terminó con un ganador y el intento de no visibilizar a los heridos. Por unanimidad los mandatarios provinciales decidieron que al frente del ente, que maneja una caja de \$ 100.000 millones para inversiones, continúe el actual titular Ignacio Lamothe cercano a Eduardo 'Wado' de Pedro.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada el secretario general Lamothe profundizó su diálogo con los diferentes mandatarios más allá de su filiación política, razón por la que frente a un escenario de virtual empate negociaron una salida sin votos en contra. "La mayoría ha trabajado cómodo con Lamothe" coincidieron fuentes de la UCR, alguno del PRO y los peronistas.

El triunfo de Juntos por el Cambio en provincias que manejaba el peronismo como Entre Ríos, Chaco, San Luis, San Juan y Santa Fe, puso en desventaja a Unión por la Patria. Sin embargo el peronismo sumó a los gobernadores de filiación provincial lo que inclinó la balanza por la reelección de Lamothe. La casi paridad de fuerzas llevó a los ganadores a abrir lugares en la secretaría general para sumar a dos de los candidatos derrotados.

En la previa hubo zooms entre gobernadores patagónicos por un lado y los mandatarios de Juntos por el Cambio por el otro, aunque la división entre UCR y PRO dificultó las negociaciones.

Además del formoseño Gildo Insfrán, que pidió adelantar un mes la elección, a Lamothe lo apoyaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Hugo Passalacqua (Misiones). En duda había dos peronistas que finalmente no se despegaron: Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Del otro lado hubo tres candidatos que se juntaron en la vispera para presentarse juntos y proponer un sistema de rotación entre ellos. El PRO impulsó a Sebastián García De Luca, exfuncionario del Ministerio de Seguridad e integrante de la mesa chica del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio.

Detrás del consultor Gastón Douek, del equipo de Guillermo Seita, se mencionó a Gustavo Valdés (Corrientes) y también a Alfredo Cornejo (Mendoza).

El tercer hombre en cuestión fue Felipe Álvarez, un exdiputado riojano de origen peronista que luego se alió con Juntos por el Cambio pero rompió el bloque en el Congreso. Actualmente trabaja como asesor del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Así como hubo reuniones vía zoom entre los gobernadores de Juntos por el Cambio las hubo entre los gobernadores Vidal, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut) con el fin de acordar un candidato común al sur del país. La decisión del rionegrino de sostener a Lamothe -a la que luego se sumó el neuquino- desactivó el operativo de la oposición. Otro rol fundamental tuvo el resto de los provinciales.

Los tres candidatos opositores, De Luca, Douek y Alvarez

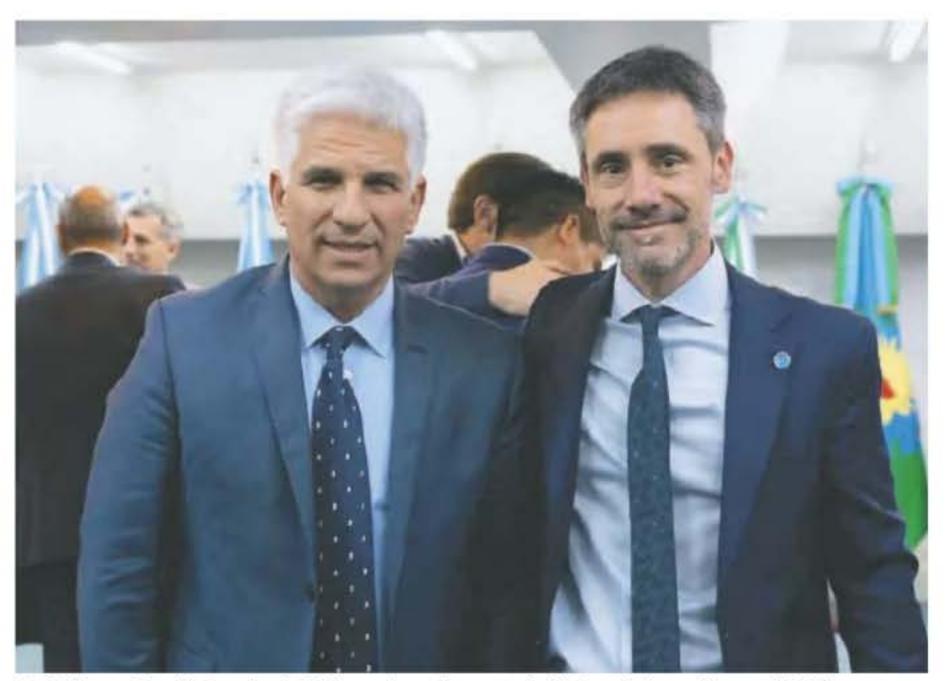

San Luis, con Claudio Poggi, volvió al organismo interestadual e Ignacio Lamothe seguirá al frente

Incluso emitieron un comunicado en el que reclamaron a la Rosada por obras y fondos pendientes

Hubo un acuerdo entre PRO, UCR y Unión por la Patria para incorporar en un cargo a Sebastián García de Luca

siguieron juntos la instancia de votación desde un café a 100 metros de las oficinas del CFI. La primera votación la perdieron 12 a 10 pero De Luca y Álvarez estarán en la mesa de conducción del organismo.

El encuentro confirmó el poroteo previo que hizo El Cronista: ninguno de los cuatro logró los dos tercios necesarios para ganar pero Lamothe consiguió la mayoría y una declaración conjunta que lo dejó con fuerte respaldo político. Incluso emitieron un comunicado en el que reclamaron a Milei obras y transferencias pendientes.

En octubre del 2020 Lamothe llegó a secretario del CFI con el respaldo unánime de los gobernadores tras el fallecimiento del histórico secretario, el también peronista Juan José Ciácera. En lo que pareció una jugada estratégica días atrás organizó mesas de debate en las oficinas de Retiro por las que pasaron gobernadores de distinto signo. Hasta hubo una mesa compartida entre Kicillof y el puntano Claudio Poggi que este martes sumó a San Luis al CFI.\_\_

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma presencial el 24 de octubre de 2024 a las 15.00 horas, en San Martin 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) comicilio este que no es el de la sede social, a los efectos detratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta 2. Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en al inciso 1" del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984 y documentación complementaria, correspondiente al 55º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2024. 3. Gestión del Directorio, del Comité de Auditoria y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2". 4. Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros corresponcientes al ejercicio económico Nro 55 y del saldo de la Reserva para Futuros Dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 21 de octubre de 2021. terriendo encuenta al efecto el dividendo en efectivo puesto a disposición por el Directorio a partir del 2 de enero de 2024, por el ejercicio social cerrado al 30.06.2023. 5. Friación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes. 6. Elección de los miembros titulares. y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7. Determinación de honorarios para Directores y Sindicos porlos ejercicios económicos Nros. 55 y 56 8. Determinación del presupuesto anual al Cemité de Auditoria para el ejercicio aconómico Nro. 56. 9. Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ajercicio económico Nro. 55. 10. Designación de Contador Cortificante para el ejercicio económico Nro. 56 y determinación de su remuneración 11. Ampliación del monto del Programa Global para la emisión y reemisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) vigente por un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta US\$ 600.000,000, para alcanzar un monto máximo en circulación de US\$ 1,000,000,000 (dólares estadounidenses mil millones) o su equivalente en otras monedas y/o unidades demedida. o valor 12. Delegación de facultades en el Directorio, con facultad desubdelegar, de las más amplias facultades relativas al Programa referido en el punto 11° y las emisiones de obligaciones negociables bajo el mismo. Buenos Aires, 03 de septiembre de 2024 EL DIRECTORIO NOTAS: A los electos previstos en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. T.O. 1984 y en el artículo 70 de la Ley 26,831 la documentación aludida en el punto 2, se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3º piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a la Asamblas los accionistas deberán depositar constancias de suscuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que deberen cumplimentar personalmente de lunes a viernes. en dias hàbiles, de 10.00 a 16:00 horse, hasta al die 18 de octubre de 2024 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciaran a las 13:30 horas del día de sucelebración. Para participar de la Asamblea los accionistas yto quienes concurran en su representación, deberán dar cumplimiento a lo establecido por los articulos 22, 24, 25 y 26 del Capitulo II del Titulo Il de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatonas (N.T. 2013 y mod.). El mecanismo previsto para el desarrollo de la Asamblea es unicamente de forma presencial. ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA Presidente

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

## El recorte de Milei al área de CyT impacta sobre el sector privado

El ajuste del Gobierno significó un duro golpe a los científicos a quienes exhorta a que "compitan en el mercado". Desarrollos públicos-privados como el trigo resistente a la sequía se verían afectados.

\_\_ Amparo Beraza

\_\_ aberaza@cronista.com

El presidente Javier Milei dejó clara la última semana su cruzada contra el sistema científico tecnológico al asegurar que son parte de la "casta" y les pidió que "compitan en el mercado". Con esta política podrían caer todas las inversiones en programas público-privado como es el caso del trigo tolerante a la sequía desarrollado por una alianza entre el Conicet y Bioceres.

"Los supuestos científicos e

intelectuales que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y por ende todos debemos subsidiarles la vocación", aseguró el Presidente la semana pasada durante su presentación en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Según diversos especialistas, en el resto del mundo los desarrollos tecnológicos y científicos se dan usualmente a través de financiamiento estatal. La investigadora del CONICET, exintegrante del directorio de la Agencia I+D+i y exdirectora



La Agencia I+D+i es el único organismo que sostiene la producción de conocimiento científico y tecnológico

La nueva cabeza del organismo indicó que "sólo se pagará lo que fue aprobado" y no abrirán convocatorias

nacional del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), Marisa Censabella confirmó que en su gestión otorgó fondos para investigaciones exitosas como la vacuna argentina contra el COVID Arvac y los proyectos del trigo resistente a cargo de la investigadora Raquel Chan, de la Universidad Nacional del Litoral.

Estados Unidos aprobó este último mes la utilización de la tecnología HB4® tolerante a la sequía, considerada única a nivel mundial y desarrollada por un equipo de especialistas del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral en conjunto con la empresa argentina Bioceres Crop Solutions.

Según explicó la exdirectora de FONCyT, los trabajos de estas características no serían posible sin el otorgamiento de subsidios por el programa de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT). "(La doctora Chan) tuvo como 10 PICT en toda su vida. De hecho, el directorio anterior le adjudicó uno nuevo para un proyecto y la presidenta actual

no lo aprueba porque no la dejan", afirmó Censabella.

Censabella explicó que la Agencia I+D+i es el único organismo que sostiene regularmente la producción de conocimiento científico y tecnológico y a través de sus programas apoya el desarrollo científico público y privado. Según la exdirectora del área, tanto el CONICET como las Universidades tienen presupuestos reducidos y es a través de estas becas basales que el sistema argentino puede funcionar.

Para obtener un PICT, los postulantes deben presentarse a un concurso riguroso que es evaluado por pares y se descartan la mitad de las postulaciones. "Los proyectos duran cuatro años y son aproximadamente 10 mil dólares por año. Sin embargo, las ciencias humanas solo representan un 10% del presupuesto al requerir menos materiales", adelantó la exfuncionaria.

Todo el proceso de becas se cortó y los funcionarios que se encontraban al frente de las áreas como lo era el caso de Censabella renunciaron por la falta de intención del Gobierno nacional de reactivar los procesos, "No se animan a darlo de baja el instrumento, pero igualmente han prorrogado la postulación a los PICT para diciembre de 2024", explicó la investigadora del CONICET.

Estos PICT que no se otorgaron fueron aprobados en diciembre de 2023 para ser ejecutados durante este año. Sin embargo, hasta el momento no se han reactivado.

Hace algunas semanas, la presidenta nueva de la Agencia, Alicia Caballero, confirmó que no abrirán nuevas convocatorias y que "sólo se pagará lo que fue aprobado". La directora aseguró que "este año no habrá ninguna convocatoria porque no tenemos fondos".

Caballero le manifestó a los referentes de las universidades que ofrecen los fondos de la Agencia a investigadores de las universidades nacionales, que "los PICT son muchos", que "los becarios crecieron muchísimo" y que "vamos a revisar todo".

Nuria Giniger, investigadora y referente de ATE CONICET Verde y Blanca, aseguró que con estos mecanismos de desfinanciamiento, multinacionales como Bioceres deberán recurrir a sostener ellos mismos el financiamiento de los proyectos.

"Si no lo hacen se paralizarán, que es lo que va a ocurrir en la mayoría porque las ciencias experimentales no tienen la lógica de beneficio inmediato que tienen las empresas argentinas", concluyó en diálogo con El Cronista.

Por su parte director Ejecutivo de Bioceres y científico argentino, Federico Trucco, aseguró que el Ministerio de Ciencia y Tecnología hoy convertido en secretaría venía de la administración anterior con una dinámica que es "la que usufructuaron en todo el ecosistema".

"Tiene origen en (la presidencia de Carlos) Menem, la primera agencia tecnológica se mantuvo hasta esta administración dónde hubo un claro corte", afirmó Trucco en diálogo con C+.

Para Trucco, discontinuar la inversión en ciencia es una mala apuesta "en términos de negocios" y es "un mal ahorro en términos de gastos".

"Creo que tenemos un alto costo por descontinuar las políticas y no mantener la jerarquización", concluyó.\_\_\_

## tgs

#### CONVOCATORIA MANIFESTACIONES DE INTERÉS CONTRATACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE FIRME

La presente Convocatoria tiene como objeto recibir manifestaciones por parte de interesados en contratar la prestación del Servicio de Transporte Firme de gas natural en el Sistema de tgs, desde el punto de interconexión del Gasoducto Presidente Nestor Kirchner ("GPNK") en Salliqueló hasta la zona GBA ("Servicio de Transporte Firme"), que le permitirá a tgs evaluar la factibilidad técnica, económica y financiera de ejecutar una obra de ampliación que complemente las ampliaciones a ser ejecutadas en el GPNK, a los efectos de posibilitar el abastecimiento a las áreas en las que se ubica la demanda.

En ese marco, tgs invita a los interesados a consultar los términos de la Convocatoria en su página web www.tgs.com.ar, y a presentar sus Manifestaciones de Interès hasta las 12 horas del día 24 de septiembre de 2024 en las oficinas de tgs, ubicadas en la calle Cecilia Grierson 355 Piso 26° (C1107CPG), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cualquier información adicional podrán comunicarse con el Lic. Anibal Fernández Folatti (anibal fernandez@tgs.com.ar).

El Cronista Miércoles 11 de septiembre de 2024



Especiales © El Cronista

## ENTENDER LO QUE PASÓ

PARA INTERPRETAR LO QUE NOS PASA



El podcast que analiza a fondo los temas y períodos que nos marcaron.



# Finanzas & Mercados



SE OPERA A LOS MISMOS VALORES DE MEDIADOS DE ENERO

## El "contado con liqui" a \$1250: más ventas para poder pagar los impuestos con pesos



El mercado espera señales del presidente Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025.

Contribuyentes venden para el pago anticipado de Bienes Personales. Ayer no hubo intervención del BCRA. Más empresas se financian en el exterior. Expectativa por discurso de Milei el domingo

Guillermo Laborda

glaborda@cronista.com

El 17 de enero, el "contado con liqui" se operaba en torno a los \$ 1250. Eran días en los que Javier Milei se encontraba por primera vez con Kristalina Georgieva en

Davos. La brecha cambiaria estaba en 43%. La tasa Badlar para grandes colocaciones a plazo fijo, en 109% anual. El Relevamiento de Expectativas de Mercado de ese mes preveía una inflación de 227% para todo el 2024.

Ayer el "contado con liqui" cerró a los mismos valores de enero, \$ 1250. Las expectativas son de un dólar calmo durante septiembre como mínimo. No todo es el blanqueo: hay ventas también de dólares para pagar el vencimiento de Bienes Per-

sonales entre el 19 y 23 del corriente que permite a los contribuyentes pagar en forma adelantada 5 años, en base a los bienes declarados hoy y ganar así estabilidad fiscal y menor costo.

La particularidad del momento financiero actual es que los bonos en dólares mejoran de paridad, pero midiendo el resultado en pesos pierden valor. Esto es porque la caída del dólar contra el peso, es mayor a la mejor cotización en dólares de la deuda soberana. Inédito en la Argentina reciente. Esto provoca que haya interés en apostar a las colocaciones a tasa fija en pesos como la licitación de Lecap que hará Luis Caputo hoy, con rendimientos del orden del 3,7% efectivo mensual. O sea lo que es pesos atrae hoy más que lo que está nominado en dólares, ya sean las colocaciones a tasa o bien la deuda pública.

El giro se está viendo también en el mercado internacional. Edenor está a punto de cerrar una colocación externa siguiendo el camino que marcaron la semana pasada YPF y la propia Pampa. La primera de ellas buscaba u\$s 500 millones y recibió ofertas por u\$s 1100 millones. Pampa paga una tasa de 8,25% anual. Hay demanda por emisiones de deuda en Nueva York. Pero el hambre no habilita a todos los platos del menú. La Argentina no es sujeto de crédito aún con el riesgo país en 1.445 puntos.

Las empresas locales, sí. El gobierno, no. La razón es la de siempre: las escasas reservas en el BCRA, el cepo y cómo será el esquema cambiario tras su eventual levantamiento.

Las miradas hoy se centrarán, previo a la apertura del mercado, en el dato de inflación de agosto en Estados Unidos. Será clave para determinar cuánto bajarán las tasas en la próxima cumbre de la Reserva Federal, el 17 y 18 del corriente. Posteriormente, a las 16 horas, se conocerá el dato del INDEC con el Índice de Precios al Consumidor. La inflación de Brasil conocida ayer fue mejor a la esperada dado que reflejó una caída de 0,02% mensual, llevando a la interanual al 4,24%. Envidiable, sin dudas.

A última hora Pablo Quirno dará a conocer el resultado de la licitación del Tesoro, con la emisión de nuevas Lecap y bonos que ajustan por el CER. La clave en este proceso pasa por el financiamiento total que pueda lograrse, con vencimientos que llegan a los casi 7 billones de pesos, y la tasa de interés de los diversos instrumentos.

Lo notable del momento actual en lo financiero es que el "contado con liqui" está al mismo precio de mediados de enero, con menores tasas, menor riesgo país, y más reservas en el BCRA. El próximo envión al mercado podría venir tras el discurso de Javier Milei en Diputados el próximo domingo.

El "siga, siga" predomina.\_

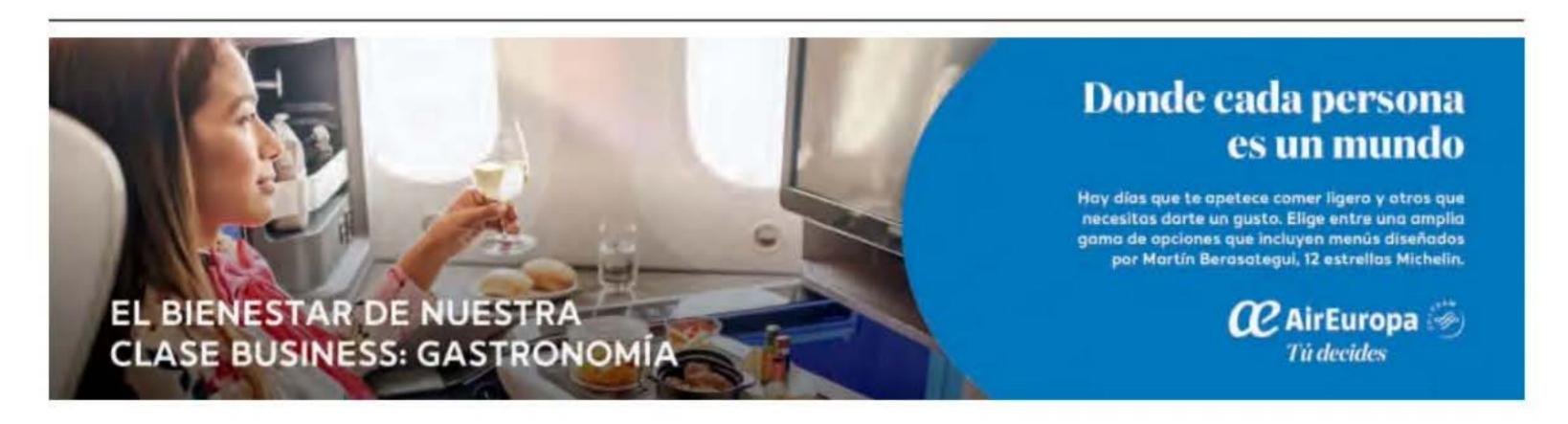



Los analistas también estarán atentos al dato de inflación de agosto, que se publicará hoy

LOS ADR RETROCEDIERON HASTA 4,7%

## Caen acciones en Wall Street previo a sesión sobre el veto en Diputados

Los inversores mostraron cautela en la previa a sucesos clave. Wall Street operó con volatilidad y las acciones locales cayeron, pero los bonos en dólares resistieron, en línea con los emergentes

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Los inversores tomaron ganancias ayer y las acciones retrocedieron hasta 4,7% en Wall Street. Además, el mercado se vio condicionado ante la volatilidad de la plaza estadounidense, a la espera de un conjunto de noticias y sucesos que serán decisivos para la dinámica bursátil de las próximas jornadas.

Anoche, tras el cierre de mercados, se realizó el debate entre los candidatos presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris. La contienda entre el republicano y la demócrata acaparó la mirada del mercado debido a que, hasta ahora, las encuestas muestran un escenario muy reñido.

Además, hoy por la mañana se publicará el Índice de Precios al Consumo (CPI, por sus siglas en inglés) correspondiente a agosto, dato clave para que el mercado financiero termine de ajustar su expectativa de cara a la reunión de la próxima semana en la que la Reserva Federal definirá el recorte sobre las tasas de interés.

El mercado descuenta que el banco central estadounidense empezará a relajar su política monetaria, pero quiere saber de cuánto será el recorte de las tasas. Por ahora, los analistas le asignan una probabilidad del 73% a que la próxima semana se aplicará una baja de 25 puntos, mientras el restante 27% a una de 50 puntos.

Argentina no estará exenta de noticias en estos días. Hoy, se conocerá el dato de inflación de agosto, que habría sido similar al de julio (4%), según la expectativa del mercado. Pero lo más importante estará en lo que ocurra en Diputados, donde la oposición intentará reflotar la nueva fórmula de jubilación tras el veto del presidente Javier Milei.

ROJO Y VOLATILIDAD

La volatilidad de Wall Street hizo borrar el rojo generalizado con el que arrancaron los principales índices bursátiles. Las acciones de las empresas tecnológicas se dieron vuelta en la segunda mitad de la rueda, por lo que el Nasdaq repuntó 0,84% y ayudó a que el S&P 500 avanzara 0,45%, pero el promedio industrial del Dow Jones quedó rezagado con una baja diaria de 0,23 por ciento.

Los ADR argentinos operaron en rojo en Nueva York. Las
bajas llegaron hasta 4,7%, lideradas por los activos de los
sectores energético (Vista, TGS
y Edenor) y bancario (Macro,
BBVA y Supervielle). Las correcciones arrastraron a las
acciones en Buenos Aires,
donde el índice S&P Merval retrocedió 1,6% en dólares y se
alejó de los \$ 1400, máximos
desde 2018 que tocó al interior
de la jornada previa.

Los activos de renta fija en dólares, en línea con la deuda de los mercados emergentes, mantuvieron la dinámica alcista, pero esta vez con tono moderado. Las subas de los Globales en Estados Unidos llegaron hasta 0,4%, liderados por los que vencen en el año 2029. El riesgo país, en tanto, se posicionó en 1445 puntos básicos.

"Los bonos en dólares operaron con poco movimiento y cerraron con alzas promedio de 10 centavos. Por su parte, los Bopreal operaron ofrecidos y cayeron unos 25 centavos, a excepción de la serie 3, que sigue firme y subió 50 centavos", señaló el equipo de research de SBS.

Por otro lado, destacaron que los soberanos dólar link operaron "sin tendencia definida, alternando alzas y bajas, al tiempo que los duales con pocas operaciones quedaron flat", mientras que en los títulos CER se registró un alza de 0,2% en el tramo corto de la curva y una caída de 0,1% en el largo.

HOY SE CONOCE EL DATO DE AGOSTO

## Analistas ven valor en títulos CER y Lecap para ganarle a la inflación

... Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

El mercado se prepara para recibir hoy el dato de inflación de agosto. Para cubrirse, los analistas recomiendan invertir los pesos en bonos CER y Lecap a tasa fija.

Existen distintos indicadores que podrían apuntar a
que el registro inflacionario
del mes pasado podría mantenerse en torno al 4%. Por un
lado, el ministro de Economía
Luis Caputo anticipó que la
inflación de agosto será similar a la de julio, que había
sido del 4% mensual. Las
mediciones de inflación de
alta frecuencia, en tanto, se
ubican en un rango del 3,6% al
4,4% mensual, con una mediana del 4% mensual.

La inflación break-even entre la Lecap del 14 de octubre (S14O4) y el Boncer de octubre (T4×4) se ubica en 4,1% mensual. De confirmarse una inflación del 4%, sería el cuarto mes consecutivo en el que la inflación se mantiene en torno al 4% mensual.

En relación a cómo invertir los pesos, Adrián Yarde Buller, estratega de Facimex Valores, recomienda los bonos que ajustan por CER. "Seguimos viendo valor en instrumentos CER, con tasas reales atractivas en el tramo medio de la curva. En el tramo corto, priorizamos CER sobre Lecap descontando una desinflación más gradual que la esperada por el mercado. Los Boncer de febrero y marzo (T2×5 y TZXM5) siguen atractivos contra las Lecap de febrero y marzo (S28F5 y S31M5). También vemos atractivo en el tramo medio, destacando el TX26, el TZXM7 y el TZX27", detalló Yarde Buller.

Juan Manuel Franco, economista de Grupo SBS, remarcó que la desinflación es el objetivo principal del Gobierno. "El contexto actual viene dado por un gobierno que continúa apostando a la desinflación, aún si ello se lograra a costa de otros objetivos, como la acumulación de reservas. La desinflación es el principal sostén del apoyo social al gobierno y creemos que por ello aún el gobierno demora la remoción de controles de cambios, que podría implicar presiones nominales vía tipo de cambio", detalló Franco.

Bajo este panorama, Franco prioriza bonos que ajustan por CER para seguir apostando a las posiciones en pesos pero también tener cierta cobertura ante una eventual mayor nominalidad. "Mantenemos la preferencia por CER por sobre Lecaps, aún tras la compresión de spreads en los primeros que tuvo lugar recientemente. Si bien creemos que posiciones de carry trade con Lecap pueden rendir frutos, creemos que CER provee protección contra escenarios adversos en materia cambiaria que podrían tener

"Las Lecap pueden rendir frutos, aunque los CER proveen protección contra escenarios adversos", dijo Franco

"Vemos valor en instrumentos CER, con tasas reales atractivas en el tramo medio de la curva", afirmó Yarde Buller

lugar de profundizarse la caída en reservas", dijo. Puntualmente, remarcó que ve valor en los bonos CER T5×4, T2×5 y TZXM5 así como todo el tramo 2026.

Desde Research Mariva prefieren una estrategia de igual ponderación entre el extremo corto de los bonos CER y las LECAP. "Esta estrategia tiene una mejor cobertura ante los diversos escenarios. Dado el último repunte de las últimas semanas, preferimos ser neutrales en el extremo bajo y largo de la curva CER. La curva ha regresado a rendimientos en un nivel de un solo dígito de alrededor del 7%, por debajo del nivel anterior del 12%".\_\_\_

EDICTO a publicar en el diario "EL CRONISTA COMERCIAL - El Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil Nº 54 e cergo del Dr. Eugenio R. Labeau, Secretaria única a cargo de la Dra. Fabiana Salgado, en el marco de los autos caratulados "VENTURA MARIO JOSE MARCOS S/SUCESION AS INTESTATO" Expte. 60314/2011, cita por tres dias deade la facha de su primera publicación a los herederos y acreedores de VENTURA MARIO JOSE MARCOS por el termino de treinta días, a efectos de hacer valer sus derechos. En la Diudad Autónoma de Buenos Atres, a los 03 días del mes de septiembre de 2024.

IMPULSAN LOS PRÉSTAMOS

## Bancos suben los límites para gastos con tarjeta de crédito por encima de la inflación



La medida está en línea con la reactivación del crédito, tras la desaceleración de la inflación y la baja de tasas.

Se da un escenario distinto al de hace un año atrás, cuando los tarjetahabientes no podían acceder al Ahora 12 para comprar una heladera porque no les alcanzaba el cupo

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

Para poder tener acceso a la vuelta de las cuotas sin interés, que en algunos casos se extienden hasta 24 en productos seleccionados de electro, con hasta 50% de descuento y envío gratis, es clave poder tener límites amplios en las tarjetas de crédito, y en este sentido los bancos han subido los cupos disponibles incluso por encima de los niveles de inflación.

A más de un usuario le ha llamado la atención que los bancos le hayan subido en gran medida el límite de gastos con tarjeta sin que lo pidieran. Incluso, alguien que tiene plásticos de dos entidades distintas ha pasado que en un caso le han incrementado de \$ 130.000 a \$

800.000 en un banco público nacional, mientras en otro extranjero le subieron de \$500.000 a \$4 millones. No se trata de casos aislados, sino que viene en línea con la reactivación del crédito, gracias a la desaceleración de la inflación y a la baja de tasas.

Un escenario muy distinto al de hace un año atrás, cuando los tarjetahabientes no podían acceder al Ahora12 cuando necesitaban comprarse una heladera porque no les alcanzaba el cupo.

"Nosotros tenemos varios shots durante el año en el cual evaluamos comportamiento del cliente en el banco y también en el sistema. A su vez, se evalúan las líneas que tiene en otras entidades y en esos casos hacemos aumentos de cupos. También tenemos un proceso mensual denominado de alto uso, en el cual si el cliente tiene un alto

Los bancos consultados advierten que los aumentos en los cupos disponibles están muy segmentados

En un caso subieron de \$ 130.000 a \$ 800.000, mientras en un banco extranjero aumentaron de \$ 500.000 a \$ 4 millones

uso de su línea buscamos extender la línea y aumentársela para que pueda seguir consumiendo sin problemas. Este año llevamos impactadas 3,5 millones de cuentas (sobre 4,8 millones) a lo largo del año en los distintos procesos. Mayormente por encima de la inflación (que de enero a junio fue 87%)", comentan en off the record en uno de los bancos líderes del sistema financiero.

En otra de las grandes entidades detallan que no subieron un porcentaje fijo, sino que depende de cada cliente: "Lo que nosotros hacemos es mantener un ratio entre el ingreso del cliente y el límite que tiene en sus tarjetas. El cliente puede tener como límite en las tarjetas un valor equivalente a cinco veces su sueldo (si cobra con nosotros) o tres veces su sueldo (si no cobra con nosotros)".

"El Banco lo que hace es scorear semanalmente la base y si el ingreso del cliente (real o estimado) permite un límite mayor, y el cliente viene con buen comportamiento crediticio en el banco y en el sistema, se le disponibiliza un aumento preaprobado (que lo puede solicitar por Home Banking, por el 0800 o en cualquier sucursal). A su vez, trimestralmente, hacemos aumentos masivos a clientes que tienen oferta preaprobada, en forma proactiva".

En los bancos consultados advierten que los aumentos en los cupos disponibles los tienen hoy muy segmentados en el uno a uno, ya que tienen las tecnologías para ver quién sí y quién no lo necesita, siempre de acuerdo a cómo sea su comportamiento crediticio, para chequear que sea el adecuado para otorgarle mayor riesgo. "A buen pagador, mayor monto disponible", es el lema en la City porteña, donde señalan que los niveles de morosidad dejaron de ser una preocupación, ya que vienen con buena performance.

Pablo Curat, ex director del Banco Central, explica que los límites en tarjetas se mueven caso por caso y por sistemas, en función de consumos y pagos: "Es difícil calcular el porcentaje global, porque es la suma de muchos casos, a diferencia de los préstamos personales, donde hay criterios más homogéneos y generales. Pero mientras no sube la mora, aflojan con los límites para consumos y, una vez superado el pago mínimo (que hoy está entre el 15 y el 20% del total), para los saldos no pagados y financiados".\_\_\_

OTRA CAÍDA DE LAS RESERVAS BRUTAS

## El BCRA volvió a vender divisas y en el mes ya cedió más de u\$s 50 millones

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

El Banco Central tuvo que volver a vender divisas de las reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios y agrandó el rojo acumulado en el mes, en una jornada en la que las cotizaciones alternativas del dólar cortaron la racha bajista (ver pág. 14).

El saldo vendedor que registró ayer el Central en el mercado oficial de cambios fue de u\$s 31 millones. De este modo, las ventas netas de divisas acumuladas en lo que va del mes crecieron a u\$s 53 millones.

Las ventas de divisas con-

El resultado negativo para la autoridad monetaria se dio en

tribuyeron a otra caída de las

reservas internacionales brutas

del Banco Central. Las tenencias

anotaron un descenso de u\$s

154 millones respecto al cierre

anterior, por lo que finalizaron

la jornada en u\$s 27.245 millo-

una sesión en la que el volumen operado de contado cayó a u\$s 212,5 millones, menos de la mitad de los u\$s 466 millones que se negociaron en la jornada previa.

"La caída en el nivel de actividad en el mercado oficial de
cambios no fue óbice para modificar el escenario instalado
desde el inicio de la semana, con
una relativa insuficiencia de la
oferta y simultánea suba de la
demanda de divisas, algo que
requirió otra vez del auxilio
oficial para compensar el faltante de oferta", señalaron los
operadores de PR Corredores de
Cambio.

A la vez, los operadores destacaron que "el acumulado del mes para la autoridad monetaria se ubica ahora en unos US\$ 53 millones de ventas netas, un dato que no alienta muchas expectativas para la recuperación de reservas durante la primera quincena de septiembre".

Por otro lado, la autoridad monetaria dispuso una baja de \$ 0,5 para el tipo de cambio oficial mayorista, que retrocedió a \$ 958. De este modo, borró el avance acumulado en la semana y regresó a la cotización que marcó al cierre de la semana pasada.\_\_\_

El Cronista Miércoles 11 de septiembre de 2024

## Financial Times

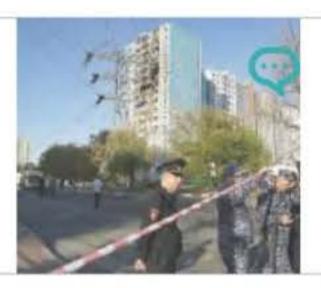

#### Guerra Rusia-Ucrania

Las fuerzas de Ucrania concretaron ayer su mayor ataque hasta la fecha contra Moscú. En la ofensiva bélica mataron al menos a una mujer, destrozaron viviendas y obligaron a desviar vuelos.

U\$S30.000 MILLONES EN 12 MESES

## Los fondos de cobertura multigestor pierden encanto: se alejan los inversores

El sector más caliente de la industria registra las primeras retiradas de clientes en siete años tras una rentabilidad más débil en 2023, según datos de Goldman Sachs

#### \_\_ Costas Mourselas

El sector más dinámico de la industria de los hedge funds ha sufrido flujos de salida por primera vez en siete años, en una señal de que los inversores que antes corrían para acceder a los llamados fondos multigestor podrían estar perdiendo finalmente el interés.

Los hedge funds multigestor, promovidos por empresas como Citadel, de Ken Griffin, y Millennium, de Izzy Englander, cuentan con decenas, si no centenares, de equipos de trading, conocidos como 'pods', que aplican diversas estrategias de trading en renta variable, materias primas, divisas, crédito y otros mercados.

En los últimos años, estos fondos han captado decenas de miles de millones de dólares de grandes inversores gracias a sus estrictos controles de riesgo y a su rentabilidad constante, incluso en mercados bajistas [bear markets] de renta variable como el de 2022.

Pero un informe de Goldman Sachs visto por el Financial Times muestra que estas compañías han experimentado retiros netos de clientes de más de u\$s30.000 millones en los 12 meses hasta finales de junio, la primera vez que han sufrido salidas desde 2016.

Se trata de un "cambio significativo de la marea", señala Goldman en el informe. "Se ha producido un giro en el sentimiento de los asignadores y el panorama de los flujos refleja este menor apetito".

Los datos fueron recopilados por la división de prime brokerage de Goldman Sachs, que presta dinero a grandes inversores, como los hedge funds, para que hagan apuestas en el mercado, y se basaron en una muestra de 53 compañías con u\$s366.000 millones en activos. Aproximadamente un tercio de la cifra de u\$s30.000 millones se debió a que los hedge funds decidieron devolver capital a los inversores.

Según Goldman, la principal causa de la disminución de la demanda de los inversores es que, tras años de aumentar sus inversiones en este sector, algunos inversores, como los fondos de pensiones, han decidido que ya han invertido lo suficiente.

Pero la menor rentabilidad del año pasado también mermó el entusiasmo de los inversores, creando una brecha entre los actores más grandes y consolidados, como Citadel y Millennium, y las empresas más pequeñas, algunas de las cuales apenas superaron la rentabilidad de la liquidez. Balyasny Asset Management, de Dmitry Balyasny, y Schonfeld Strategic Advisors ganaron 2,7% y 3%, respectivamente, a finales del año pasado.

"La rentabilidad promedio de los multigestores en 2023 fue casi idéntica a la tasa sin riesgo del año", señala el informe de Goldman.

Los datos del banco mostraron que durante el año pasado hubo una diferencia de rendimiento del 13% entre algunos de los gestores con mejores y peores resultados.

Algunos de los principales gestores del sector, como Millennium y Citadel, cerraron a nuevos inversores en los últimos años, aunque este año Millennium ha estado en conversaciones para recaudar potencialmente miles de millones de 
dólares para un fondo de liquidez adicional al que se puede 
recurrir cuando la empresa lo 
desee, según una persona con 
conocimiento del asunto.

El banco también atribuyó la



El sector se caracteriza por estrictos controles de riesgo y su rentabilidad constante. BLOOMBERG

disminución del interés al aumento de las comisiones en el sector.

El auge de los hedge funds multigestor se ha visto impulsado por el llamado modelo de comisiones de traspaso, en el que todos los costos, como el entretenimiento de los clientes, los alquileres de oficinas y las primas, se cargan directamente a los inversores, además de una comisión de rendimiento. Esto puede dar lugar a comisiones anuales que oscilan entre el 3% y el 10% de los activos. En cambio, los hedge funds cobran en promedio una comisión de gestión del 1,35%, según el grupo de datos HFR, para cubrir sus costos, más una comisión de rendimiento.

Las elevadas comisiones han permitido a estas empresas ofrecer algunos de los acuerdos salariales más lucrativos del sector, alimentando una creciente guerra por el talento, pero también ha ejercido presión sobre estos hedge funds para que sigan ofreciendo rendimientos acordes con sus costos.

En una señal del rápido crecimiento del sector, Goldman descubrió que en los últimos 12 meses, los hedge funds multigestores incorporaron alrededor de 2400 nuevas contrataciones, con un aumento de 19% y de 13% en personal no inversor e inversor, respectivamente.

A pesar de los resultados desiguales del año pasado, el panorama ha sido mucho más halagüeño este año, con empresas como Balyasny y Schonfeld que han obtenido mejores rendimientos.

El banco añadió que, aunque el sentimiento parecía estar cambiando a peor, el sector "no mostraba signos de perder su importancia y relevancia" en la industria de los hedge funds.

#### Tribunal Fiscal de la Nación

#### Edicto

El Tribunal Fescal de la Nación. Sala "C". Vocalia de la 21º Nominación, a cargo del Dr. Horacio J. Segura, con sedé en la calle Alsina 470. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por dos (2) días en autos: "ACIENCIA MARTIMA RIOPLATS.R.L. e/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación". Expte: Nº 35/421-A, que se ha dictado la siguiente resolución INLEG-2024-58726034-APN-VOCXXI#TFN: 'Ciudad de Buenos Aires, 4 de junio de 2024... "SE RESUELVE: ... 2.-) Regular los honorarios del fng. Carlos Jorge Alberto Scharff por la labor desarrollada en la segunda etapa del proceso como Perito Ingeniero Naval designado de oficio, en la sama de pesos noventa mil setecientos cincuenta (\$90,750), los que se encuentran a cargo del Fisco Nacional. Se della constancia que la retribución que antecede no incluye el LVA, monto que deberá adicionarse en caso de corresponder conforme a la subjetiva situación que revista el profesional beneficiario frente a dicho inbuto. Registrese y notifiquese a los Dres. Alejandro Fernández Llorente (20-10765318-0), representación fiscal (33-69345023-9), y al Ing. Carlos Jorge Alberto Scharif en el domicilio constituido en la calle Ramón Freire Nº 3640, Piso 6º-C.A.B.A.- FIRMADO: Dress Miggael N. Licht, Claudia B. Sarques, Horacio I. Segura, VOCALES".

#### Dr. Miguel N. Licht

Presidente Tribunal Fiscal de la Nación

Tribunal Fiscal de la Nación



## Negocios



#### Servicio a bordo en vuelos internacionales

Flybondi lo agregó en los vuelos a Río de Janeiro y San Pablo. Además, la aerolínea low cost incorporó el pago con tarjetas de débito y crédito

LA EMPRESA CELEBRÓ 110 AÑOS EN EL PAÍS

## Con RIGI y sin cepo, Shell aumentará sus inversiones en la Argentina



Burmeister encabezó el evento sectorial con el que Shell celebró sus 110 años en la Argentina; el CEO también expresó interés por el GNL

Desembolsará u\$s 600 millones este año. Su CEO, Germán Burmeister, aseguró que el monto podrá subir "considerablemente" con esas condiciones. En octubre, empezará a explorar dos bloques offshore

Ignacio Ortiz

. iortiz@cronista.com

Los 110 años de presencia de la petrolera Shell en la Argentina llega en un momento de cambios para la industria energética local y, en ese escenario, la empresa alimenta sus expectativas de que el actual clima de negocios permita incrementar sus inversiones en el país con nuevos proyectos de exportación vinculados al petróleo pero, también, al gas.

La celebración de la compañía, encabezada por su presi-

dente, Germán Burmeister, permitió el encuentro en El Cubo del complejo Alrío, en Vicente López, de actores de la industria como el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el Secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y el presidente de YPF, Horacio Marín, entre muchos ejecutivos de las principales compañías operadoras. Aunque no participó en los paneles, también se vio en los pasillos del lugar a Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group (PAE).

"La Argentina quiere regular lo irregulable y eso no da libertad para las empresas de crear valor", declaró el CEO

"El cepo es una medida que, cuanto más rápido el Gobierno lo elimine, mejor: no existe en ningún lugar del mundo"

En todos los paneles y diálogos de pasillo, se destacó la nueva oportunidad que se le abre al país para poner en valor sus recursos energéticos, en particular, el gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta, que, para comienzos de la próxima década, podrá lograr exportaciones por unos u\$s 30.000 millones. El secretario de Energía, Rodríguez Chirillo, anticipó que, en los próximos dos años, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) generará inversiones por u\$s 30.000 millones en la industria energética.

Burmeister destacó que Shell desembolsa cada año en el país entre u\$s 500 millones y u\$s 600 millones -esa cifra será, de hecho, la de 2024- pero aseguró que "el RIGI y la salida del cepo van a ayudar a incrementar esa inversión. Hoy ya somos gran-

des inversores en el país y estamos viendo opciones porque queremos crecer".

La compañía hoy produce en Vaca Muerta unos 50.000 barriles de petróleo diarios (el total del país se acercó en los últimos meses a los 700.000 barriles) y la idea es llegar a 70.000 barriles para finales de 2025. "Pero con la consolidación del RIGI tenemos proyectos de inversión para incrementar en mucho esa capacidad", aseguró.

En ese contexto, la empresa recibió ayer de manos del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, la aprobación de los estudios de impacto ambiental que le permite a la empresa comenzar las tareas de exploración en las áreas adjudicadas en el Mar Argentino frente a las costas bonaerenses, a la altura de la ciudad de Mar del Plata.

Pese a la desilusión del Pozo Argerich, que este año perforaron la noruega Equinor e YPF y se declaró "seco", Shell avanzará junto a esas compañías (sus socios) en la exploración de las áreas CAN107 y CAN109, para lo cual ya contrató al buque que realizará la prospección sísmica en la ventana autorizada, que se extiende entre octubre y marzo próximos.

Más allá de la buena noticia del RIGI para los grandes proyectos de la industria, en diálogo con la prensa, Burmeister se refirió a un punto destacado por varios de los ejecutivos colegas durante el evento: "El cepo es una de las medidas que cuanto más rápido el Gobierno lo elimine, mejor, porque no existe en ningún lugar del mundo y es otra distorsión más de la economía argentina".

"La Argentina quiere regular lo irregulable y eso no da libertad para los empresarios, para la gente, para las empresas de crear valor. Entonces, cualquier restricción o cualquier acción que libere a la industria para desarrollar su máximo potencial es bienvenida", enfatizó, al señalar el impacto en la larga cadena de valor de la industria energética.\_\_\_

El Cronista | Miércoles 11 de septiembre de 2024 | Financial Times | 19

#### MARCA EMPLEADORA Y TALENTO



Cecilia Damiano, gerente de Atracción de Talento y Marca Empleadora de PAE

CONSTRUCCIÓN DE MARCA EMPLEADORA

# Flexibilidad e innovación, claves para fidelizar colaboradores

Lograr retener el talento de la compañía es uno de los desafíos más difíciles que tienen las áreas de Recursos Humanos. Qué están haciendo las organizaciones

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

Atraer talento y lograr fidelizarlo para que elija seguir trabajando en una compañía es uno de los desafíos más grandes que tienen las organizaciones. Por ello, los departamentos de Recursos Humanos piensan al detalle qué estrategia innovadora pueden utilizar para construir su marca empleadora y que los colaboradores quieran renovar su compromiso todos los días.

"La idea de marca empleadora es relativamente nueva. Hace 10 años era algo que ni se nombraba. Y si se hacía algo para trabajarlo era muy puntual. Pero desde 2018 lo trabajamos con una estrategia continua. Y, especialmente, después de la pandemia, el concepto tomó otra dimensión y nos desafió a hacer algo distinto", dijo Cecilia Damiano, gerente de Atracción de Talento y Marca Empleadora de Pan American Energy (PAE) durante el evento Marca Empleadora y Talento organizado por El Cronista y la revista Apertura.

La ejecutiva destacó que desde hace dos años la compañía empezó a pensar la construcción de marca empleadora de otra manera. El objetivo es generar experiencias concretas para que los que no conocen PAE sepan de primera mano cómo es trabajar ahí.

"Vimos que no se puede ofrecer una misma solución para todos. Primero tenemos que pensar en el público al que apuntamos y qué necesidades tienen", agregó.

Por su parte, Silvio Giusti, gerente de Recursos Humanos de Camuzzi, dijo que para que las compañías logren mejorar la retención del talento, es necesario desarrollar y hacer más robusta la propuesta de valor, con una buena política de beneficios y, por supuesto, un

paquete salarial atractivo.

"Esa es la manera de lograr que los empleados quieran quedarse en la compañía", señaló la ejecutiva.

En los últimos años la flexibilidad ganó protagonismo como una de las principales herramientas de fidelización de los colaboradores. Y allí es clave qué puede hacer la organización para ayudar a balancear la vida laboral y personal de las personas.

"Es uno de los aspectos claves en los que hoy hay que hacer foco. Eso permite tener una historia de éxito", aportó Hernán Barletta, director asociado de HR de MSD Argentina y agregó que tras la pandemia la tendencia al trabajo remoto se había acelerado. Sin embargo, en la actualidad hay una vuelta a cierta presencialidad.

"Lo importante es saber por qué se va a trabajar a la oficina. La presencialidad tiene que tener un propósito, porque el trabajo remoto sigue siendo muy valorado por el talento", remarcó.

Otra manera de contribuir a la retención está relacionada con el estilo de liderazgo que tiene cada compañía. La cultura organizacional y el rol de los jefes es clave para que una persona elija quedarse.

"En Farmacity buscamos tener un liderazgo cercano. Y trabajamos en distintos mapas para que el viaje del colaborador sea claro, con un modelo de liderazgo, una propuesta de desarrollo de carrera y flexibilidad", explicó Fernando Radaelli, owner de Dominio Cultural de Farmacity, al tiempo que destacó que la compañía pasó de tener una estructura muy vertical a una de solo cinco roles: "Buscamos agilidad y, de esta manera, podemos adaptarnos cada vez más rápido a las demandas del mercado".\_\_\_

## Una propuesta valor sólida contribuye a atraer el talento joven

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

La marca empleadora es la herramienta que tienen las compañías para lograr que más personas quieran trabajar en la organización. Por eso no extraña que la construcción de una buena reputación se haya convertido en una tarea fundamental para muchos ejecutivos de recursos humanos.

"Para nosotros la construcción de marca se hace de adentro hacia afuera. Creemos que hay que lograr que vivir nuestra propuesta de valor sea algo que se ve desde afuera. Por eso trabajamos mucho en el orgullo interno de formar parte de la compañía", dijo Érica Zamora, vicepresidenta de Gente de Cervecería y Maltería Quilmes.

La ejecutiva explicó que para construir la propuesta de valor de la compañía se está en constante contacto con las universidades. De esta manera saben qué es lo que están buscando los jóvenes que están por incorporarse al mercado de trabajo. Además, destacó la creación del programa Alumni, en el que excolaboradores de la compañía siguen ayudando desde fuera a la construcción de marca empleadora.

En Unilever creen que la unión hace la fuerza y por eso decidieron ir un paso más allá en la innovación cuando, en conjunto con Naranja X y Seeds, lanzaron el programa Fuera de Serie, para atraer el talento.

"Nosotros vimos que los

jóvenes quieren ir rotando y sumar experiencia. Por eso hicimos este programa, que les permite trabajar seis meses en cada compañía y, después, elegir en cuál quieren quedarse", dijo Silvina D' Onofrio, gerente de Talento de Unilever Cono Sur.

Por su parte, María Fernanda Amado, directora de RRHH de Nestlé Región Plata, destacó la importancia que tiene hoy el propósito para atraer el talento. Hoy más que nunca los jóvenes buscan que los valores de la organización estén alineados con los propios.

"Los jóvenes buscan propósito en las organizaciones. Entonces, todo lo que se puede hacer y hablar desde la organización es importante. La em-

Las compañías buscan reforzar el sentido de pertenencia como herramienta para atraer talento joven

presa tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Y en nuestra experiencia, si el empleado vive la marca empleadora, también la transmite", dijo.

En ese sentido, Diego Grieco, destacó que un empleado comprometido tiene un valor diferente para la compañía: "Por eso aprovechamos para comunicar experiencias directas y abiertas, como la de nuestro CEO, que empezó su carrera laboral como crew en una de las tiendas".....



Líderes de RRHH debatieron sobre marca empleadora



ноч

min máx 11° 19°

MAÑAN

10°

NÁX 8° ERNES

9°

MÁX 19°



## **B** Lado B

## La Bombonera tendrá su propio Hard Rock Café el año próximo



El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, proyecta modificaciones en el estadio de fútbol para incrementar la capacidad de espectadores

El club y la empresa están negociando un acuerdo para 2025. Estará en el primer piso, bajo la tribuna sur

\_\_ Belén Fernández

\_\_ bfernandez@cronista.com

a es más que un rumor: Boca está cerca de cerrar un acuerdo con la marca internacional Hard Rock Café para abrir uno de sus bares en la Bombonera.

Aunque desde el club todavía no hubo un anuncio formal de la noticia que sobrevuela en los medios partidarios, fuentes xeneizes dijeron a este diario: "Seguramente sucederá más adelante".

Esta previsto que el nuevo Hard Rock ocupe el espacio que dejará el actual bar bajo la tribuna sur (1905). "La concesión está vencida", confirmaron desde el club. La confitería, donde se instalará Hard Rock Café, se ubica en el primer piso. Desde allí se puede acceder, además, al museo del club Boca Juniors.

Desde Hard Rock Café aseguraron que la compañía tiene previsto abrir al menos dos locales en la Ciudad de Buenos Aires el próximo año, "Mantuvimos reuniones con Boca Junior pero aún no hay ningún acuerdo cerrado", explicaron al ser consultados. Lo cierto es que este proyecto es hoy el que "pica en punta".

Si bien la iniciativa de que Hard Rock llegue a un estadio de fútbol se hace cada vez más La cadena arribó a la Argentina en 1995, con su flag ship de Recoleta, sobre el Buenos Aires Design, que en la pandemia, cerró definitivamente sus puertas

real, desde la empresa estadounidense explicaron que esto "podría suceder recién en 2025".

La llegada de Hard Rock Café está ligada con el proyecto del actual presidente, Juan Roman Riquelme, de modificar el estadio para incrementar la capacidad de espectadores, una pendiente que tiene el club hace años.

El objetivo del actual presidente elegido en diciembre pasado es mover la cancha unos ocho metros hacia el lado de las vías, que es el único espacio vacío que todavía le queda al club. Además, está prevista la construcción de una cuarta bandeja para llevar la capacidad de los 60.000 actuales hasta unas 85.000 espectadores.

En el último tiempo la cadena gastronómica vinculada históricamente con el rock, se ligó en el mundo con el fútbol.

Desde 2023, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, es la cara de Hard Rock Café. De hecho, la última copa América que ganó la Argentina en Miami, Estados Unidos, fue en un estadio bautizado con el nombre de la famosa marca gastronómica.

En la Argentina, fue el presidente de Racing el que trajo la marca a Puerto Madero. Con una inversión de u\$s 1 millón, Victor Blanco abrió un local de la franquicia en 2019, justo antes de la pandemia.

Sin embargo, esta vez la llegada de Hard Rock a La Bombonera no involucra a Blanco, sino a sus socios.

La cadena estadounidense arribó a la Argentina en 1995, con su flag ship de Recoleta, sobre el Buenos Aires Design, que en 2020 en medio de la pandemia, cerró definitivamente sus puertas.

Hoy la marca cuenta con tres locales en la Argentina que funcionan con el sistema de franquicias: Puerto Madero, Aeroparque y Ezeiza. La Bombonera sería la cuarta apertura en el país.

La marca Hard Rock Café fue creada en 1971, cuenta con 184 restaurantes, 28 hoteles y 11 casinos distribuidos por 73 países. Se necesitan entre u\$s 3 millones y u\$s 5 millones para abrir una franquicia. En el mundo emplean a más de 40.000 personas y factura cerca de u\$s 6000 millones anuales.

# PROTECCIÓN FLUVIAL LA PROHIBICIÓN DE PESCA REVITALIZA EL RÍO YANGTSÉ P2

#### **ALL YOU NEED TO KNOW**

# CHINADAILY & BOX



VIDEOJUEGO VIRAL NAVEGANDO EN UN MUNDO DE LA MITOLOGÍA CHINA P4

EN ESTE SUPLEMENTO, PREPARADO POR CHINA DAILY, REPÚBLICA POPULAR CHINA. NO SE INVOLUCRÓ A LOS DEPARTAMENTOS DE NOTICIAS DEL DIARIO UNO. LA CAPITAL NI EL CRONISTA COMERCIAL

SET.11.2024



Aves marinas vuelan cerca de turbinas eólicas en la costa de Changyi, provincia de Shandong. PARA USO DE CHINA DAILY

## La nación impulsa la transición verde global

La nueva capacidad instalada en China representó más de la mitad del total mundial el año pasado

Por ZHENG XIN

El desarrollo de energía verde en China se ha convertido en un motor para la transición energética a nivel global, según un libro blanco publicado el 29 de agosto.

Desde 2013, China ha sido responsable de más del 40 % de las adiciones anuales a la capacidad mundial de energías renovables. En 2023, su nueva capacidad instalada representó más de la mitad del total del mundo, según el libro blanco titulado "La transición energética de China", publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado.

Zhang Jianhua, jefe de la Administración Nacional de Energía de China, indicó que "como un gran promotor de la transición energética global, China seguirá trabajando con otros miembros de la comunidad internacional para planificar juntos la cooperación energética, abordar el cambio climático y construir un mundo limpio para todos". Actualmente, China colabora con más de 100 países y regiones en proyectos de energía verde, señaló el libro blanco.

La Agencia Internacional de la Ener-

gía ha reconocido a China como líder en el sector de energías renovables a nivel global y como una fuerza motriz principal detrás de la rápida expansión de la capacidad de energías renovables en el mundo.

Los analistas sostuvieron que el país ha intensificado sus esfuerzos para promover la reforma de sus métodos de producción y consumo de energia a la vez que ha mejorado su capacidad de abastecimiento elèctrico.

"Sostenido por políticas favorables, avances competitivos en la cadena de suministro interna y un sistema de redes confiable, China va por el buen camino para acelerar la transición energética con la implementación de continuos proyectos de energías renovables", afirmó Deng Simeng, analista sénior de investigación de energía y renovables en la consultora global Rystad Energy.

Según la consultora, más de la mitad de las incorporaciones a la capacidad de energías renovables de este año provendrá de China. A finales de julio, China ya había instalado 1206 gigavatios de capacidad de energía solar y eólica, superando así el objetivo nacional de 1200 GW fijado para 2030, lo que significa que el país logró su objetivo seis aflos antes de lo programado.

Wang Lining, director del departamento de mercado petrolero del Instituto de Investigación de Economía y Tecnología de la Corporación Nacional de Petróleo de China, expresó que la mayor apertura de China ha creado nuevas oportunidades para profundizar la cooperación internacional en materia de energía limpia.

Las multinacionales, como General Electric, BP y Siemens, están expandiendo constantemente sus inversiones en el sector energético de China y cuentan con muchos proyectos en marcha en todo el país, afirmó.

Según el libro blanco, China se ha convertido en el mayor inversor del mundo en la transición energética, con una inversión que alcanzó u\$s 676.000 millones en 2023.

Wan Jinsong, subdirector de la Administración Nacional de Energía, declaró que las exportaciones chinas de productos de energía fotovoltaica y eólica ayudaron a otros países a reducir cerca de 810 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono el año pasado.

## Profundizar en las reformas abre puertas a la generación Z

Por MENG WENJIE

En 2014, cuando Priyasha Sharma llegó desde India a Shenzhen, provincia de Guangdong, por primera vez para estudiar en la Universidad de Shenzhen, no tenía ni la más ligera sospecha de que todavía estaría viviendo en la ciudad 10 años después; mucho menos que la llamaría "hogar".

Shenzhen, un modelo pionero de la reforma y apertura de China, fue diseñada como la primera zona económica especial de la nación en 1980. De una pequeña aldea pesquera, se transformó en un centro tecnológico global lider en unas pocas décadas.

"Con frecuencia, se hace referencia a Shenzhen como la Silicon Valley de China y es sede de gigantes tecnológicos chinos como Huawei y Tencent", aseguró Sharma.

Después de finalizar su maestría en la Universidad de Shenzhen en 2022, Sharma, ahora con 28 años, decidió forjar su carrera en una empresa de cadena de suministros enfocada en tecnología.

A pesar de que Sharma hablaba chino con fluidez, tuvo que lidiar con algunas diferencias culturales al ser la primera empleada extranjera de la compañía, pero el clima abierto y de apoyo le permitió expresar sus opiniones y le brindó las mismas oportunidades para el avance de su carrera. Actualmente, ocupa un cargo gerencial de alto nivel en la firma, ayudándola a aumentar su influencia internacional.

"Los residentes de Shenzhen acogen a los recién flegados, integrando diferentes perspectivas en una identidad local unida", señaló.

Añadió que el gobierno de Shenzhen ofrece servicios, políticas e incentivos para asistir a los residentes foráneos, así como las startups y las empresas establecidas de extranjeros.

Por ejemplo, en cada distrito de Shenzhen existen centros dedicados a los extranjeros que proporcionan servicios como enseñanza del idioma, asesoramiento legal, plataformas de empleo y pasantias, junto con eventos destinados a fomentar redes de negocios para los residentes internacionales. Es crucial destacar que estos servicios y eventos se ofrecen de manera gratuita y se llevan a cabo encuestas periódicas para mejorar el apoyo a los expatriados.

Dado que la apertura de China se ha ampliado, al igual que Shenzhen, muchas ciudades han estado atrayendo a talentos internacionales para residir, trabajar, invertir y establecer empresas. Entre ellas se encuentra Yiwu, un reconocido centro de comercio de pequeñas mercancias en la provincia de Zhejiang en el este de China.

Según los datos de la Administración de Regulación del Mercado de Yiwu, este año se han establecido 162 nuevas empresas con financiación extranjera en la ciudad, lo que representa un aumento del 34 % en relación con el año anterior.

Kirill Kravtsov, un estudiante ruso de 23 años en la Universidad de Pekin, hace poco visitó Yiwu. Descubrió que muchos empresarios jóvenes de todo el mundo han iniciado sus negocios en la ciudad. Algunos de ellos han vivido allí por más de 10 años y han sido testigos y partícipes del progreso económico y las mejoras en la infraestructura de la ciudad.

continua en la pag.4>>



Priyasha Sharma, de la India, participa en un evento de celebración del Año Nuevo chino en Shenzhen, provincia de Guangdong, en enero del año pasado. PARA USO DE CHINA DAILY

# Los esfuerzos de conservación ayudan a revitalizar el río Yangtsé

Con la prohibición de pesca por 10 años en marcha, las reservas de peces comienzan a recuperarse

Por LIU KUN y HOU LIQIANG

Nacido en De'an, un condado cercano al lago Poyang a lo largo del rio Yangtsé en la provincia de Jiangxi. Wei Qiwei, científico jefe de la Academia de Ciencias Pesqueras de China, tiene recuerdos vividos de su niñez relacionados con el agua y los peces.

El hombre de 64 años solía jugar en un pequeño rio cerca de su casa desde que tenía 3 años. "Para nosotros, cuando éramos niños, el rio era un lugar de bienestar y diversión. No podíamos vivir sin él", sonrió.

Más importante aún era que el río le brindaba su alimento favorito: pescado. Su abuelo era pescador y trabajaba con la ayuda de cormoranes entrenados. "El ave podía capturar peces con facilidad porque había muchos peces en ese entonces".

Sin embargo, en un claro contraste con su infancia, Wei describió la considerable escasez que encontró cuando investigó el Yangtsé por primera vez entre 2017 y 2020.

"Los pescadores casi no estaban capturando nada. Sus ingresos por la venta de pescado apenas eran suficientes para cubrir el costo del combustible", explicó, y expresó su profunda preocupación por la situación de conservación en ese momento.

Según el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, que financió el estudio, se encontraron un total de 323 especies de peces en el río, de las cuales 135, que históricamente se distribuyen en el río Yangtsé, aún no han sido descubiertas.

Pocos años después, Wei se siente de cierta manera aliviado debido a una normativa de suspensión de la pesca en la cuenca del río Yangtse durante 10 años, que entró en vigor el 1 de enero de 2020. Esta medida forma parte de una campaña nacional para promover la conservación de este importante río.

Además de la prohibición de la pesca, se implementaron una serie de medidas para conservar los recursos pesqueros en la cuenca fluvial luego de un simposio encabezado por el presidente Xi Jinping en Chongqing sobre esta cuestión en enero de 2016.

Durante el simposio, el presidente destacó la importancia de llevar a cabo acciones coordinadas para proteger el Yangtsé y subrayó la necesidad de prohibir la sobreexplotación del río.

Posteriormente, Xi presidió otros tres simposios relacionados con el desarrollo de alta calidad de la cuenca del río Yangtsé. El primero de ellos tuvo lugar en Wuhan, provincia de Hubei, en abril de 2018. Durante esa reunión, el presidente resaltó la relevancia de manejar adecuadamente la relación entre la protección ambiental y el desarrollo económico.

Wei elogió la decisión de promover las acciones coordinadas en la conser-



vación del Yangtsé como una "perspectiva y visión", ya que la conservación de los peces no es algo que pueda ser llevado a cabo únicamente por una institución o entidad gubernamental, sino que requiere la participación de personas de todos los sectores.

Según el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, las autoridades de diversos niveles han implementado medidas drásticas y mantienen una fuerte presión sobre la pesca ilegal desde la entrada en vigor de la suspensión de la pesca. A pesar de que solo han pasado tres años desde la imposición de la suspensión de la pesca, se han observado signos positivos que indican la recuperación de algunas especies de peces en el Yangtsé.

Según una reciente evaluación realizada por el Instituto de Investigación de Recursos Hídricos y Energía Hidroeléctrica de China, los indices de integridad biológica acuática en el cauce principal del Yangtsé, así como Poyang y Dongting, los únicos dos lagos que siguen conectados naturalmente al río, estaban al peor nivel de quedarse "absolutamente sin peces" antes de la suspensión. Ahora, estos índices han mejorado en dos niveles.

Wei tiene grandes expectativas de que, con la implementación gradual de medidas integrales de protección para el río Yangtsé, su entorno ecológico acuatico mejore significativamente en el futuro. Está ansioso por presenciar una transformación positiva en el río más largo de Asia para el año 2030.

Xinhua colaboro con esta nota.

## Familia comprometida ofrece red de seguridad para delfines

Por YAN DONGJIE y SHI RUIPENG

Proteger delfines blancos chinos ha sido un asunto familiar por mucho tiempo para Pan Yue. Durante casi 20 años. Pan, su esposo y su padre han tomado cerca de 5 millones de fotografías para documentar y estudiar a los raros delfines blancos chinos en la bahía de Sanniang, Qinzhou, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi.

Se estima que los delfines blancos chinos, llamados así por su coloración prácticamente blanca o rosa pálida en la adultez, no son más de 5000 en estado salvaje, distribuidos en las aguas costeras de Guangxi y las provincias de Fujian y Guangdong. Este animal,

considerado de primer nivel en protección en toda la nación, a veces es apodado el "panda gigante del mar".

"Los delfines blancos no han recibido suficiente atención a nivel mundial, ni se han investigado exhaustivamente. De hecho, muchos occidentales desconocen la existencia de esta especie", aseguró Pan, quien se mudó a Qinzhou con su padre en 2005 después de graduarse de la Universidad de Pekín, con el propósito de investigar y proteger a los delfines.

"Lo que sabemos de los delfines blancos se basa en años de observación", señaló.

A lo largo de las orillas de la bahía de Sanniang viven los aldeanos que han dependido de la pesca generación tras generación. Hace 20 años, los lugare-

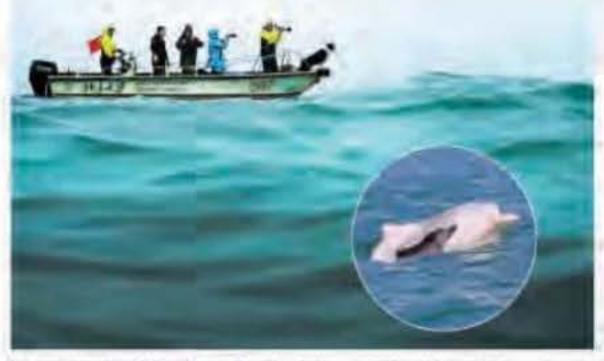

Los investigadores liderados por Pan Wenshi buscan delfines blancos chinos en la bahía de Sanniang en las costas de Qinzhou, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi. PARA USO DE CHINA DAILY

ños le contaron al padre de Pan Yue, Pan Wenshi, sobre la presencia de un delfin blanco en el área.

Pan Wenshi, biólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Pekin, se ha dedicado a conservar fauna valiosa como pandas gigantes y langures de cabeza blanca, desde la década de 1980.

Con la guía de los aldeanos, observó a los delfines blancos en la bahía de Sanniang. En 2005, se mudó permanentemente a la zona con su familia para proteger a estos animales. A medida que los aldeanos de la bahia de Sanniang aprenden más sobre los delfines blancos, han desarrollado un mayor afecto por estos animales, sus vecinos de toda la vida.

Durante las últimas dos décadas, el gobierno de Qinzhou ha designado a los delfines blancos como una especie emblemática para la protección ecológica, abogando por una política de "coexistencia segura de los delfines blancos con la industria". Este enfoque garantiza la protección del hábitat de los delfines a pesar del desarrollo urbano.

Según Pan Yue, la cantidad de delfines blancos en la bahía ha aumentado de menos de 100 en 2005 a más de 300, y hay una cantidad suficiente de delfines hembra en edad fértil.

"Cada año, nacen y sobreviven entre tres y ocho crias de delfin. De esta manera, crean una población natural saludable capaz de reproducirse por generaciones", afirmó.

# El atractivo del renminbi

Los activos denominados en yuan son cada vez más favorecidos por inversores globales

Por ZHOU LANXU y LIU ZIZHENG

Durante los últimos meses, ha surgido una tendencia sorprendente en el panorama financiero global: los inversores globales están mostrando un creciente interés en los bonos en renminbi chinos, a pesar de que los bonos estadounidenses ofrecen rendimientos superiores.

Hasta julio, las tenencias de instituciones extranjeras en el mercado de bonos interbancarios de China habían aumentado por 11 meses consecutivos, lo que representó un incremento en las tenencias extranjeras de hasta 1.28 billones de yuanes (u\$s 179.780 millones), según los datos de la oficina en Shanghai del Banco Popular de China, el banco central del país.

A primera vista, la afluencia parece contradictoria. ¿Por que los inversores optarían por bonos con rendimientos más bajos? Hasta finales de agosto, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años todavía rendian alrededor de 1,67 puntos porcentuales más que sus contrapartes chinas, de acuerdo con el monitor de mercado Wind Info.

La respuesta, según sugieren los analistas, radica parcialmente en los recortes de tasas de interés previstos por los Estados Unidos.

Se prevé que la Reserva Federal de Estados Unidos baje las tasas del rango actual, que oscila entre el 5.25 % y el 5,5 %, con el fin de evitar una recesión. Dado que la política monetaria de China se mantiene estable, el renminbi está preparado para fortalecerse frente al dólar. Esto ha allanado el camino para oportunidades rentables en el mercado de divisas, donde los

inversores pueden convertir dólares a renminbi, invertir en bonos chinos y asegurar ganancias al vender renminbi en el futuro a una tasa más alta.

De acuerdo con los cálculos de BOC international, entre octubre de 2023 y enero de 2024, los bonos chinos rindieron en promedio 107 puntos básicos más que los bonos estadounidenses con el mismo vencimiento, después de considerar la cobertura de divisas.

Expertos financieros sostuvieron que un motivo fundamental para la afluencia de inversores se encuentra más allá de las estrategias técnicas de negociación: el creciente atractivo de los activos denominados en renminbi entre los inversores internacionales, una tendencia que ha resistido los vientos en contra de los aumentos de las tasas estadounidenses.

Desde que la Reserva Federal de EE. UU. inició un ciclo drástico de aumentos de tasas en marzo de 2022 para combatir la inflación, las tenencias extranjeras en el mercado de bonos interbancarios de China han aumentado. Alcanzaron los 470.000 millones de yuanes hasta julio, con una entrada de 1.28 billones de yuanes a partir de septiembre del año pasado, que superó la salida de 810.000 millones de yuanes entre marzo de 2022 y agosto de 2023, según la oficina en Shanghai del Banco Popular de China.

Los expertos comentaron que el atractivo de los activos denominados en renminbi ha sido respaldado por un cambio global lejos de la sobredependencia en el dólar estadounidense, los extensos lazos económicos de China y la continua apertura financiera de la nación.



Se celebra el 26 de agosto una ceremonia del toque de la campana de apertura en la Bolsa de Frâncfort (Alemania) para conmemorar la cotización de un bono denominado en renminbi que financiará actividades ecológicas y sociales vinculadas a la sostenibilidad. ZHANG FAN / XINHUA



LIN YAQI / PARA CHINA DAILY

Estos factores, aseguraron, continuarán ayudando el ascenso del renminbi como una moneda internacionat, fortaleciendo sus funciones de reserva, pago, financiamiento y fijación de precios, y ofreciendo beneficios para todos en la economía global.

"La demanda de diversificación de reservas fuera del dólar estadounidense sigue siendo fuerte a nivel mundial, impulsada por dinámicas geopolíticas, económicas y financieras", explicó Massimiliano Castelli, jefe de estrategia para instituciones oficiales en UBS Asset Management.

"Creemos que el dólar es y seguirá siendo, en el futuro cercano, la principal reserva de valor para los inversores a nivel global, incluidos los administradores de reservas. Sin embargo, se espera que la diversificación monetaria continúe en el futuro, a medida que el mundo se dirige gradualmente a un sistema multipolar.

"El renminbi parece destinado a continuar su aumento sostenido en las reservas cambiarias globales, en particular si está respaldado por una mejora de la economía de China, el aumento continuo en el uso del renminbi en pagos transnacionales y el uso más amplio del yuan digital", comentó Castelli.

Zhu Min, antiguo subdirector general del Fondo Monetario Internacional, declaró: "El mundo ve que un dólar estadounidense dominante no es necesariamente bueno para todos, porque las políticas monetarias y fiscales de EE. UU. podrían tener un gran impacto en el valor del dólar y los movimientos de capitales".

"El hecho de tener una fuerza más equilibrada frente al dólar es beneficioso para el mundo entero. Así que considero que el renminbi continuará adoptando una dimensión internacional para cumplir ese rol, no solo para China, sino para todo el planeta, y en especial para la arquitectura financiera internacional", afirmó Zhu.

En julio, la participación del renminbi en los pagos globales, medida por valor, alcanzó la cifra récord del 4,74 %, según los datos de Swift. Permaneció en el cuarto lugar de las monedas más activas para pagos globales por valor por noveno mes consecutivo.

La moneda china ocupó el segundo lugar a nivel global en el mercado de financiamiento comercial por segundo mes consecutivo, con una participación en el mercado del 6 % en julio.

Debido a que el mundo ha buscado otros sistemas, que no sean Swift, el Sistema de Pago Interbancario y Transfronterizo, o CIPS por sus siglas en inglés, que se especializa en servicios de pago y compensación transfronterizos en renminbi, ha ganado popularidad. Para finales de julio, habia 150 participantes directos y 1401 participantes indirectos en el sistema.

La resolución aprobada en la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China en julio indicó que se deberían implementar acciones para avanzar de manera sostenida y prudente en la internacionalización del renminbi y desarrollar los mercados offshore de la moneda.

También estableció que el país impulsaria el desarrollo de un sistema de pago transfronterizo controlable y local, a la vez que avanzaria de manera estable en la investigación, el desarrollo y la aplicación del renminbi digital.

Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China, indicó en una entrevista con el Diario del Pueblo en agosto que el banco central promoverá la internacionalización del renminbi por medio de la adherencia a principios voluntarios e impulsados por el mercado, continuará mejorando las políticas transfronterizas del renminbi, optimizará el diseño global de los bancos de compensación con renminbi y fomentará el desarrollo saludable de los mercados offshore del renminbi.

Para finales de 2023, el Banco Popular de China había firmado acuerdos con más de 40 bancos centrales relacionados con swaps de divisas locales bilaterales por un total de 4,16 billones de yuanes:

Pan añadió que el banco central mantendrá el tipo de cambio del renminbi generalmente estable a un nivel razonable y equilibrado.

Li Zitong colaboró con esta nota

#### Por LI MINGMEI y YANG YANG

Un videojuego muy esperado basado en una obra clásica de la literatura antigua china se lanzó a nivel global el 20 de agosto y entusiasmó a jugadores de todo el mundo.

Black Myth: Wukong, un juego de rol de acción desarrollado por Game Science con sede en Shenzhen, se inspiró en la mitología china y la obra fundamental del siglo XVI Viaje al Oeste, una de las cuatro grandes novelas clásicas de la literatura china. Está impregnado de elementos culturales tradicionales chinos y ofrece a sus jugadores una experiencia novedosa de la imaginación y el paisaje de China.

En el juego, los participantes asumen el papel del icónico Sun Wukong, o el Rey Mono, que también es el héroe lider en la novela, mientras transitan sus épicas aventuras hacia el oeste.

Disponible para PS5, Steam, Epic Games Store y WeGame, Black Myth: Wukong ya es un éxito de ventas en múltiples plataformas, incluidas Steamy WeGame, marcando un nuevo hito para los juegos AAA chinos (aquellos con grandes presupuestos y de alto perfil producidos y distribuidos por editoriales importantes y famosas).

El desarrollo del juego comenzó en 2018 y finalizó después de seis años y medio de desafíos. Para julio, las preventas ya habían superado 400 millones de yuanes (u\$s 56 millones) y la Edición de Colección física se agotó rápidamente. Además, el avance de prelanzamiento final de Game Science en You Tube rápidamente alcanzó 1 millón de vistas, remarcando la gran expectativa que rodeaba el lanzamiento del juego, especialmente en la cuenta regresiva de las últimas 24 horas.

IGN China, la división de IGN, una de las compañías lider de medios que abarca videojuegos, películas, programas de televisión, noticias de entretenimiento, reseñas y guías, calificó el juego con su puntaje más alto: 10 puntos.

Más de 50 jugadores en Metacritic, un sitio web internacional que recopila reseñas, le dieron al juego una puntuación promedio de 82 puntos sobre 100.

Un comentarista de Metacritic Ilamado GamesRD, que le asignó un puntaje
de 100 puntos al juego, expresó: "Con
un arte conceptual impresionante,
gráficos y escenarios deslumbrantes,
una banda sonora maravillosa y una de
las jugabilidades más gratificantes que
he visto en juegos de rol, Black Myth:
Wukong es sin duda un candidato al
Juego del Año y promete un futuro
brillante para los fanáticos del género".
Lo que ha impactado particularmen-



Personas se toman fotos frente a un póster de Black Myth: Wukong en la muestra de Game Science durante la Gamescom. 2024 en Colonia, Alemania, el 22 de agosto. **ZHANG FAN / XINHUA** 

## Juego basado en novela clásica se vuelve viral

Black Myth: Wukong ofrece a los jugadores de todo el mundo una experiencia inmersiva de la cultura china



Un jugador mira un video promocional de Black Myth: Wukong en Beijing el 20 de agosto, después del lanzamiento del juego a nivel mundial.

#### PAI GU / SERVICIO DE NOTICIAS DE CHINA

te a los jugadores de todo el mundo es el diseño de las escenas y personajes del juego.

Black Myth: Wukong ha creado un escenario de ensueño ambientado en China, que incluye montañas desoladas, antiguos caminos, pabellones entre las montañas y el agua, desiertos y templos arcaicos. Esta visión se inspiró en la serie de televisión de 1986 Viaje al Oeste y también en la adaptación cinematográfica del director Stephen Chow, Una odisea china.

El equipo de producción del juego recorrió toda China y estudió detenidamente los edificios y reliquias ancestrales. Incorporó las creaciones y las reliquias históricas en cada escena del juego. Por ejemplo, en el avance, la batalla entre Wukong y el dragón Kang Jinlong muestra una vista lejana de un templo antiguo basado en el templo Dule en Tianjin. Se trata de una de las pocas estructuras restantes de la dinastía Liao (916-1125) en el país.

Los distintos demonios secundarios, reyes demonios, dioses y budas que aparecen en el juego tienen características estéticas chinas y forman un compendio ilustrado contemporáneo de las criaturas del Clásico de las montañas y los mares, una fuente principal de la mitología china.

Además, el juego presenta instrumentos chinos tradicionales, como el guzheng, cuencos, badajos de madera y gongs. Gran parte de la música del juego se compuso utilizando estructuras de acordes al estilo chino.

Gracias a la combinación de dialogos antiguos y una cosmovisión que fusiona el confucianismo, el budismo y el taoísmo, los jugadores se sumergen en un entorno donde pueden pasear tranquitamente o sentarse a solas junto a un rio frío, experimentando así un placer único.

Feng Ji, fundador y gerente general de Game Science, mencionó en una entrevista reciente con la Agencia de Noticias Xinhua que "el guion y los conceptos artísticos siempre toman la delantera, incorporando a la perfección historias y elementos de la cultura clásica de China en el juego".

Indicó que el valor real del juego no se define por su presupuesto o por los gráficos, sino por el genuino disfrute que ofrece a sus jugadores.

Feng hizo hincapié en que el juego fue diseñado completamente por un equipo chino, con el objetivo de llevar las narrativas chinas al escenario global de los videojuegos.

### Profundizar en las reformas abre puertas a la generación Z

de la pagina 1

"Yiwu es, sin dudas, una ciudad amigable para los negocios, ya que ha estado lanzando muchas iniciativas para atraer a talentos internacionales y facilitarles la vida y el trabajo alli", comentó Kravtsov. Durante su visita, conoció a una joven empresaria de Kirguistán que se trasladó a Yiwu, inicio su propio negocio de accesorios y lo expandió con éxito a varios países en todo el mundo.

La empresaria le explicó a Kravtsov que Yiwu ofrece políticas favorables para las startups extranjeras, que incluyen un sistema de puntos. Los extranjeros que cumplen con requisitos específicos, como aprobar el HSK 6 (el nivel más alto del examen de competencia en chino), poseer una maestría y otras aptitudes, pueden acumular un puntaje alto, que facilita la obtención de una visa de empleo a largo plazo.

"Las ciudades chinas se están esforzando para abrirse más al mundo y creo que Yiwu es un buen ejemplo," afirmó Kravtsov.

El estudiante ruso también advirtió que China ha estado organizando diversos eventos y programas interculturales durante los últimos años. "Estas actividades incentivan a la juventud de todo el planeta a visitar a China personalmente y ver con sus propios ojos el desarrollo del país y los beneficios que puede aportar al mundo".

Melina Gisela Weber, una alemana de 31 años, comparte una opinión simitar. En julio, ella viajó al Puerto de Libre Comercio de Hainan en la provincia con el mismo nombre al sur de China y observó que la isla está creando plataformas para colaborar con los países involucrados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta en campos como cultura y educación.

Un ejemplo destacado de esto es el campus de Hainan de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bielefeld de Alemania. Es una institución pionera de educación superior en la parte continental de China fundada independientemente por una universidad internacional.

"La Iniciativa de la Franja y la Ruta ha aumentado los flujos comerciales entre Alemania y China, así como los intercambios entre personas", expreso.

#### CONTÁCTENOS

CHINA DAILY Website: www.chinadaily.com.cn 15 Huixin Dongjie Chaoyang, Beijing, China 100029 +86 (0) 10 64918366 chinawatchii chinadally.com.cn Publicidad: +86 (0) 10 64918631; ads@chinadaily.com.cn Siguenos en: Facebook.com/chinadaily x.com/ChinaDaily

CHINA DAILY USA 1500 Broadway, Suite 2800. New York, NY 10036 +1 212 537 8888 editor@chinadailyusa.com